

El actor Chris Hemsworth habló de su papel en la más reciente entrega de la saga de "Mad Max" y de las herramientas para crear al villano. Los rasgos de dictadores históricos fueron claves. / Cine p. 20



Indicadores enonómicos

PETRÓLEO BRENT US\$ 82,12 0,93 %

DÓLAR EN CASAS DE CAMBIO (Promedio)

COMPRA \$ 3.667 0,54 %

VENTA \$ 3.800 0,44 %

## EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.095 27 DE MAYO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200





El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, del equipo Bora, subió al podio junto con sus hijos a recibir el reconocimiento. / Getty Images

## Entre los grandes

El ciclista soachuno Daniel Felipe Martínez finalizó en el segundo lugar del Giro de Italia, por detrás de Tadej Pogacar, consiguiendo así el logro más importante de su carrera. Es el sexto colombiano que se sube a un podio en la "corsa" rosa. / Deportes p. 22

#### Cédulas y contraseñas falsas

El robo de un celular dejó en evidencia una red dedicada a expedir cédulas y contraseñas falsas para menores. En los últimos cuatro años han identificado más de 220 situaciones de interés para la Fiscalía, pero solo nueve personas están presas en Colombia. / Tema del día p. 2

#### Primer acuerdo con el ELN

A pesar de que el Gobierno y el ELN firmaron el primer punto de la agenda: la participación de la sociedad civil en la construcción de paz; expertos advierten que aun hay varias preguntas por resolver ¿El acuerdo podrá destrabar la crisis del proceso? / Paz p. 4

#### Los retos para vender banano

El banano es la fruta que más se exporta, después del café, y uno de los productos principales del agro colombiano, por lo que el sector busca alternativas para mejorar la producción y enfrentar retos y dificultades como la seguridad y la adaptación al cambio climático. / Negocios p. 8

#### Al menos 14 muertos dejan tornados y tomentas en EE. UU.

Tornados v tormentas extremas azotaron la noche del sábado y madrugada del domingo los estados de Texas, Oklahoma y Arkansas, dejando como resultado por lo menos 14 personas muertas.

Las autoridades señalaron que continuan con las labores de rescate de cientos de personas que se quedaron sin electricidad, tras el paso de una tormenta por la región conocida como Grandes Llanuras.

En el norte de Dallas un tornado dejó siete personas muertas. "Lamentablemente, creo que ese número va a aumentar", dijo el sheriff del condado de Cooke, Ray Sappington.

En Arkansas se tiene el reporte de cinco personas muertas por tormentas, mientras que en Indiana, el inicio de las 500 Millas de Indianápolis se retrasó el domingo y se pidió a los asistentes buscar refugio.

En Papúa Nueva Guinea, al otro lado del mundo, en Oceanía, un deslizamiento arrasó con un pueblo, por lo que se teme que haya más de 150 casas sepultadas y 670 personas muertas.

Hola, Te queria preguntar por una

Cientos de miles de personas quedaron sin electricidad en la región de las Llanuras del Sur.

## Temadeldía

Periodismo inmersivo

### Los secretos del negocio que vende adultez a los adolescentes

Tras ser víctima de robo, Manuel\* descubrió una red que presuntamente se dedica no solo al hurto de celulares en Bogotá, sino también a la expedición de cédulas y contraseñas falsas para menores. Desde la entraña, El Espectador le cuenta cómo funciona este modelo de negocio en el país.

#### REDACCIÓN JUDICIAL

A Manuel\* le robaron su celular en un bar de la 83 en Bogotá, mientras se tomaba unos tragos con unos amigos. Al ladrón solo le tomó unos segundos llevarse el celular que él, por descuido, había dejado en una silla a la entrada del bar. Por la rapidez con que todo pasó y la cantidad de personas que había en el sitio, Manuel afirma que, sinceramente, pudo ser cualquier persona. Un evento desafortunado que pasó a mayores y lo llevó a toparse con una red que no solo se dedica al hurto, sino que también ofrece cédulas y contraseñas falsas para menores de edad. Un negocio que, a pesar de su solidez en el mercado ilegal, apenas es investigado por la justicia.

La historia de Manuel sucedió justo cuando la discusión sobre la falsa documentación en el país está en auge. La semana pasada fueron detenidos seis funcionarios de la Registraduría y la Cancillería, quienes presuntamente estarían ofreciendo cédulas y pasaportes falsos a migrantes para salir del país. La Fiscalía confirmó que se tuvieron que anular 344 cédulas falsas y se identificaron 304 pasaportes de este tipo. La problemática en algunas zonas del país, como Medellín, sería tan alta que las autoridades han llegado a calificarlas de mecas para la producción de falsas identidades.

Manuel dio con este tipo de negocios en medio de su afán por recuperar las fotos y contactos

que tenía en su celular. Activó la opción que tiene su iPhone para marcarlo como perdido y puso otro número de contacto para que se pudieran comunicar con él. Tres días después, el sistema de pérdida le notificó que su teléfono estaba en el barrio Ricaurte, al sur de la ciudad, y aunque le envió la dirección a la Policía, le respondieron que la ubicación tenía un mar "margen de error y en el sitio solo había una droguería. Sin embargo, días después comenzaría a recibir mensajes y llamadas supuestamente de parte del soporte de Apple, pidiéndole que enviara su contraseña para poder compartirle la ubicación exacta del teléfono, pero él no cayó en esta trampa. Aun así, decidió guardar el número del que le escribían, en una mezcla de curiosidad y esperanza por recuperar su información. Fue justo allí que descubrió que estas personas no solo estarían tratando de desbloquear su teléfono, sino que este perfil se dedicaba a la venta de documentos falsos. Nada más tuvo que agregar el número a WhatsApp, abrir la foto de perfil y ver que se trataba de un negocio. Incluso, a esa cuenta estaban vinculados dos perfiles de Instagram, en los que compartían experiencias de sus "clientes satisfechos", como si vendieran postres o regalos del Día de la Madre. El Espectador investigó esta cuenta, cómo funciona su modelo de negocio y los delitos que rodean la falsificación de identidades en el país.



mos recomendados por alguien. En ese momento decidimos explicarles que habíamos dado con su número gracias a un grupo universitario. Nuestros mensajes nunca tardaron más de 10 minutos en ser respondidos, pues rápidamente nos compartieron otro mensaje predeterminado explicando todos sus servicios. Los mensajes automáticos eran respondidos como hacen los bots de las EPS.

digital como la del popular Ferxxo nos costaba \$50.000 y una

Desde 2020, la Registraduría ha identificado más de 220 casos de interés para la Fiscalía y en cinco de ellas participaron funcionarios.

contraseña como la de la Roca tan solo \$20.000. Eso sí, desde el principio nos prometieron rapidez, logos originales e incluso un correo funcional y un código de verificación en línea (QR) de la Registraduría. Mejor dicho, venden adultez. Para nuestra "tranquilidad", explicaban que el pago era 50 % para iniciar el proceso y 50 % cuando recibiéramos el producto. Incluso podríamos obtener descuento si comprabamos ambos. Esa cuenta, en particular, nos aseguraba que ya contaban con más de 1.000 ventas.

Una vez nos decidimos por la contraseña, nos pidieron que les compartiéramos nuestro nombre y otros datos personales, junto con el comprobante de pago y una foto

#### Denuncian mortal bombardeo en campo de refugiados de Rafah

Un bombardeo israelí en un centro para personas desplazadas cerca de Rafah (en el sur de la Franja de Gaza) mató a al menos 35 personas y dejó heridas a decenas más el domingo, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás en el territorio palestino.

La Defensa Civil de Gaza confirmó el

ataque contra ese centro e indicó que alberga a unas 100.000 personas, mientras que la Media Luna Roja Palestina señaló que el lugar "había sido designado por la ocupación [israelí] como zona humanitaria".

El Ejército israelí afirmó el lunes que lanzó ataques aéreos contra un campamento de Hamás en la ciudad de Rafah y que está al

Q contraseñas

Accounts

tanto de los informes de que en el incidente resultaron heridos civiles.

La presidencia palestina acusó a Israel de "atacar deliberadamente" ese centro para desplazados en Rafah. "La realización de esta atroz masacre por las fuerzas de ocupación israelíes es un reto a todas las legítimas resoluciones internacionales".

Places





en fondo blanco. Conseguir este documento de una mujer real; por último punto nos tomó más tiempo ese motivo, los códigos de verifique el que ellos tardaron en edicación QR eran completamente tar y enviar el documento. Necefuncionales. Fue suplantación de sitábamos lucir como una joven identidad. De forma fácil, pudimos tomar el lugar de esta mujer, sin universitaria de 17 años. Unas seis horas después recibimos un correo ninguna consecuencia aparente. exacto al que envía la Registra-El último mensaje que intercambiamos con la cuenta nos advertía duría con nuestra nueva contraque la idea era usar estos documenseña en formato PDF. En él tenían los logos e incluso un enlace a la tos solo para fiestas y eventos, pero página web de la entidad. No solo que por favor evitáramos mostrarpodíamos irnos de "farra", como los a las autoridades porque en ese promete la cuenta, también hubiécaso, irónicamente, nosotros tendríamos problemas por falsificar semos podido acceder a cualquier trámite del Estado cuya única condocumentos. Lo cual es un delito dición sea ser mayor de edad. penalizable.

Unanuevasorpresallegó cuando

decidimos verificar el número de

cédula nos habían dado. Allí descu-

brimos que estábamos ocupando el

#### Tratamiento de las autoridades

año, la Fiscalía ha reportado dos grandes casos relacionados con la producción ilegal de este tipo de documentos. Uno de estos casos es la ya mencionada red de funcionarios de la Registraduría y Cancillería que también se estaría dedicando al tráfico de migrantes, el segundo es otra red delictiva que suplantaba personas para acceder a productos financieros. A los investigados se les imputaron delitos que inician con la falsedad ideológica en documento público, pero escalan hasta enriquecimiento ilícito, violación de datos, personales e incluso concierto para delinquir.

Por ello, El Espectador consultó con la Registraduría y la Fiscalía sobre los procesos que están en curso en el país relacionados con esta problemática. La primera entidad nos informó que este tipo de situaciones se registran como anomalías, las cuales son reportadas ante las autoridades judiciales. En los últimos cuatro años han identificado más de 220 situaciones de interés para la Fiscalía y en cinco de ellas se desres por parte de funcionarios.

NAME AND POST OF THE PARTY AND

En cuanto a la Fiscalía, logramos identificar que, desde 2022, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia son los lugares en donde más personas han sido imputadas por el delito de falsedad en documento público, con 80, 68 y 60 casos, respectivamente. Este año, 16 personas fueron llamadas a juicio por este delito en Bogotá y 21 en el departamento del Meta. Aunque la falsedad ideológica en documento público es un delito que contempla hasta 12 años de cárcel, según estadísticas del Inpec, solo nueve personas están presas en Colombia por eso; todos son hombres.

Piñeros hace un llamado a la sociedad, los padres y el Estado frente a este tipo de situaciones. Afirma que "casos tan graves y tristes como las que vive nuestro país con menores de edad no ocurrirían si ese tema de corresponsabilidad estuviera más presente y las personas estuvieran alerta frente a su entorno". Finaliza diciendo que pareciera que se nos olvida que la producción de este tipo de documentos es un Solo durante mayo de este cubrieron expediciones irregula- delito, por más que se argumente celulares en Bogotá.

que "todo el mundo lo ha hecho alguna vez". La venta de cédulas falsas en línea pasa a ser como un San Andresito: un lugar virtual donde, si bien no se rentabiliza el contrabando, se cometen delitos ante los ojos de todos.

8888213F310130000C123A5A78F0F1 FDLKB&OUTED-FF8L0F0AFFFFFFFF

0

Aunque El Espectador tuvo contacto con una página en particular, en la red proliferan centenares de otras cuentas de Instagram que ofrecen este servicio de manera completamente abierta, aunque eso es un delito. Eso sin contar las que ofrecen títulos de grado, certificaciones de educaciones educativas y licencias de conducción. La falsificación de documentos en el país y el aparente poco control sobre esta situación parece iniciar con un grupo de menores que desean entrar a una discoteca, pero la facilidad con la que se crean estos documentos ha desencadenado también que se creen redes de tráfico de migrantes, robo de información y delitos financieros. Una actividad ilegal palpable en las redes sociales que, además, estaría vinculado con el robo de





#### Gobierno continúa diálogos con disidentes que siguen en la mesa

El Gobierno nacional anunció que el 20 de junio iniciará el quinto ciclo de diálogos con las estructuras del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que se mantienen firmes en el proceso de paz.

Así lo informó ayer Camilo González Posso, jefe negociador del Ejecutivo, quien además se refirió a los enfrentamientos entre estructuras del EMC y la Segunda Marquetalia en Caquetá: "Es un contraste entre lo que va en la mesa -con observancia de cese al fuego, construcción de agenda- y lo que está sucediendo en esta zona del sur de Colombia con acontecimientos de escalamiento de conflicto y acciones violentas que restan credibilidad a un propósito de paz".

Vale recordar que en octubre de 2023 el Ejecutivo instaló una negociación con el EMC, pero desde marzo hubo una división que tiene a una parte del grupo firme en la mesa de diálogos y a otra -especialmente los frentes del Cauca-siendo combatida por el Estado en su conjunto. El quinto ciclo se llevará a cabo en Bogotá.

Según el anuncio, el quinto ciclo de diálogos de paz con el EMC se llevará a cabo en Bogotá del 20 al 26 de junio.





Vera Grabe e Iván Cepeda (der.), por parte del Gobierno, y Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, del ELN, dieron el anuncio desde Caracas. / OACP

Expertos dicen que falta claridad en algunos temas cruciales

### Primer gran acuerdo con ELN, el tanque de oxígeno que podría descongelar el proceso de paz?

El punto 1 de la agenda, que aborda la participación de la sociedad civil, es el mayor logro alcanzado en 30 años de intentos de negociación con la guerrilla, pero trae nuevos retos. Estas son las claves de lo que viene.



JULIÁN RÍOS MONROY

irios@elespectador.com ajulianrios\_m

Luego de 18 meses de haber dado inicio formal a los diálogos de paz, las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) firmaron el primer punto de la agenda de negociación: la participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Se trata no solo del mayor logro en el proceso actual, sino del avance más significativo en más de 30 años de intentos de negociación de varios Gobiernos con este grupo guerrillero.

Además, la firma del acuerdo

sentado por ambas delegaciones el sábado en Venezuela-llega en un momento crucial del proceso: en los últimos tres meses, la mesa de conversaciones ha estado congelada ante una serie de crisis entre las partes, que se espera puedan resolverse con el impulso de este logro, para así avanzar hacia los temas de fondo que aún no se empiezan a dialogar.

"La participación es uno de los puntos que mayor dinamismo les da a las negociaciones. Es un elemento que da credibilidad y legitimidad al proceso. Ahora vienen nuevas fases que tendrán que ser más robustas y cualitativamente superiores, porque acogen más voces y van revisando aprendizajes, críticas y diferentes posiciones", dice monseñor Héctor Fabio Henao, quien hace parte de participación - que fue pre- del grupo de acompañantes per- paralelo que el Gobierno adelanta rativa y logística. Esos puntos sidente Gustavo Petro.

manentes del proceso con el ELN.

#### Los retos que se abren

Pese a la importancia del acuerdo de participación, hay una serie de temas espinosos que rodean la continuidad de este tablero de negociación. Primero, que el documento fue firmado en medio de críticas de diversos sectores (especialmente gremios empresariales), lo que obligó a replantear algunos puntos del borrador inicial. Segundo, la falta de certezas sobre si el ELN volverá a secuestrar, pues se pasó por alto la advertencia del comisionado de Paz, Otty Patiño, de no suscribir ningún acuerdo hasta que la guerrilla le pusiera freno a ese crimen. A eso se suma la tensión que aún existe entre las delegaciones por el proceso de diálogo

con la estructura Comuneros del Sur, un frente disidente del ELN.

"La firma del primer punto de la agenda ocurre en medio de una crisis importante en el proceso, pero da un mensaje de persistir en la mesa. Este acuerdo puede tratar de destrabar el proceso; sin embargo, hay muchos pendientes en la agenda todavía", explica la analista Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

El documento de 10 páginas que se firmó en Caracas se divide en nueve puntos, y plantea cuatro grandes ejes de transformaciones a abordar: en el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y cul-

Pero Bonilla plantea que el acuerdo no especifica cómo se abordarán varios temas claves. "Aún hay preguntas sobre temas como la capacidad estatal para proveer seguridad a esos escenarios de participación masiva; lo segundo es la capacidad ope-

La participación es uno de los puntos que les da dinamismo a las negociaciones. Es un elemento que da credibilidad y legitimidad al proceso"

Monseñor Héctor Fabio Henao

se tocan muy por encima en el documento y este no es un tema menor, porque si no funciona se va a ver lastimada la expectativa del Gobierno, del ELN y la sociedad en que estos diálogos puedan funcionar", dice la analista.

#### ¿Hay ambigüedad?

De otro lado, el exministro Juan Camilo Restrepo, quien lideró la negociación con el ELN durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aunque reconoce la importancia del acuerdo de participación, asegura que "subsiste la ambigüedad de cuál es el papel del Congreso si alguna o algunas de estas conclusiones a que se llegue requieren cambios constitucionales o legales", una de las principales críticas de los gremios al borrador del documento.

De hecho, en los principios contenidos en el Acuerdo 28 se asegura que las propuestas de esta estrategia de participación son de carácter vinculante, un tema que fue cuestionado por algunos sectores: "La sociedad en el proceso de construcción de la paz, como fuente de las propuestas, así como el Estado y el ELN, adquieren el compromiso de impulsar y lograr las transformaciones", se lee en la tercera página del documento. El acuerdo resalta que "los acuerdos adoptados por la mesa son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estado, políticas públicas, programas y proyectos que se articulen con el Plan Nacional de Desarrollo".

Para Restrepo, esto resulta "tremendamente ambiguo, pues puede dársele una interpretación el día de mañana que termine en un proceso constituyente por la puerta de atrás, esquivando al Congreso".

Se espera que en los próximos días las partes den respuesta a estos cuestionamientos y amplíen la información sobre las siguientes fases del proceso, el más avanzado de la apuesta de paz del pre-

#### Santos y Duque rechazan vías no legales para cambiar la carta del 91

El expresidente Juan Manuel Santos salió este domingo a rechazar la intención del mandatario Gustavo Petro de usar el Acuerdo de Paz con las extintas FARC como base para convocar a una asamblea constituyente.

El también Nobel de Paz advirtió que el documento suscrito en 2016 no le da esa facultad al jefe de Estado y que, si sigue en esa vía, su deber legal es acudir a la Constitución de 1991.

"Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder Legislativo, el poder Judicial, las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría

de los colombianos", precisó.

En un sentido similar, pero con la distancia ideológica que los caracteriza, habló el expresidente Iván Duque: "Cualquier intento de violar la Constitución debe ser respondido con firmeza por toda la institucionalidad. El país unido rechazará cualquier intento de romper con la legalidad".

Los dos exjefes de Estado dijeron que no se debe permitir una afrenta contra la institucionalidad colombiana.

## Política

Gobierno organizará a sus simpatizantes para nuevas movilizaciones

### Petro busca caminos para un acuerdo nacional con color constituyente

El presidente dijo que el Acuerdo de Paz lo habilita a modificar la Constitución, pero Santos lo desmintió. El Pacto convocó en la Nacional cita para trazar nueva ruta en lo que resta de mandato.



LAURA PERALTA

lperalta@elespectador.com 

El acuerdo nacional que ha mencionado el presidente Gustavo Petro desde su campaña de 2022 y que muchos creían historia pasada, pues él mismo lo calificó como una intención ingenua y frustrada, volvió al mapa político, pero adornado con un segundo apellido: constituyente. Y ahora será uno de los temas principales en la asamblea nacional que realizarán el Pacto Histórico y sectores progresistas en la Universidad Nacional finalizando esta semana.

El presidente está decidido a hacer su acuerdo y, según dijo este 24 de mayo desde Popayán (Cauca), no por capricho, sino porque lo ordena el Acuerdo de Paz de 2016, al que Petro calificó de "supraley colombiana"; es decir, por encima de la Constitución de 1991.

Desde el mismo departamento al que viajó debido a los ataques de las disidencias, Petro indicó que Colombia podría ser juzgada internacionalmente si no se cumple el Acuerdo de Paz, por lo que se tienen que ejecutar los cambios que estaría frenando el Congreso, y dijo que el documento le da la facultad de llamar a una constituyente.

"Se ha organizado al Estado de una manera que impide que se pueda construir justicia social", advirtió. Pero el artífice del acuerdo, elexpresidentey Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, salió este mismo domingo a desmentirlo.

"Usar el Acuerdo de Paz con las FARC para convocar a una constituvente es un absurdo. Esa fue una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación", precisó Santos y agregó: "La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que puede modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa, y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC". Ade-



El presidente Gustavo Petro estuvo en marzo pasado en la Nacional en un evento oficial. / Presidencia

diraotro tipo de vías no constitucionales se vaa enfrentar con la institucionalidad misma, incluso a la de las Fuerzas Armadas.

"Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder Legislativo, el poder Judicial, las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos", precisó.

Pero los afines de Petro tienen otra lectura. Por eso, en su administración ya andan varias estrategias paracumplirlospuntos, y el encuentro entre la coalición de Gobierno, la Minga Indígena, los sindicatos, sectores de izquierda y organizaciones de movilización en la Nacional, de Bogotá, es una de estas.

Voces del Gobierno aseguraron que esta cita de dos días (31 de mayo y 1.º de junio) avivará la constituyente y que de ella saldrá la hoja de ruta para los últimos dos años de Petro en el poder, y contaron que



Expresidente Juan Manuel Santos.

llamado "coordinadoras de fuerza popular", un término que viene usando el presidente y ha generado muchas dudas.

Aunque no se sabe quiénes conformadarán estas coordinadoras, en qué lugares operarán ni cómo se financiarán, desde el Pacto las describieron como grupos ciudadanos activos en política dispuestos a defender al Gobierno.

"El llamado del presidente tiene una lógica que puede asustar, pero que el pueblo se empodere a través de la organización y la movilización para defender el proceso de reformas", indicó el representante Gabriel Becerra, uno de los organizadores de la asamblea en la que esperan más de 10.000 asistentes, que se da en medio del paro de la Universidad Nacional por la elección de Ismael Peña como rector.

La cifra de cuántas personas se desplazarán desde sus territorios a la capital será un dato importante, pues dará un panorama de qué tanto respaldo podrían tener los próximos anuncios y medidas de Petro en torno a un proceso constituyente y para enfrentar el supuesto "golpe blando". También les dará una idea de qué tanta afluencia podría tener la movilización, que se estaría preparando para el 7 de agosto, día en el que Petro cumple dos años como el primer presidente de izquierda en Colombia.

¿Cuáles son los anuncios y medidas de Petro? Una visita a la ONU para hablar del incumplimiento del más, Santos fue enfático en que acu- servirá para conformar lo que han es de poder popular. Necesitamos Acuerdo de Paz, nuevos caminos matices electorales.

para poner en marcha sus reformas y reunir un fuerte respaldo ciudadano para las "batallas jurídicas" que se aproximan por presuntas irregularidades en su campaña.

Acudir a la ONU desató ruido dentro del mismo Gobierno, pues un sector dice que podría generar una mala imagen. Eso sí, el jefe de Estado se muestra seguro de que las cifras hablan por sí solas y que su labor, comparada con la de su antecesor, Iván Duque, es buena.

En la oposición hay preocupación por esas visitas internacionales, pues creen que Petro no solo hablaría del acuerdo, sino también de un supuesto bloqueo institucionalparaganar legitimidad eirsepor otras rutas para aprobar sus reformas. Este domingo, Duque lanzó esa advertencia.

Desde el Pacto no descartan que el mandatario opte por diferentes medidas, pues hay reformas que siguen sin ver la luz y falta menos de un mes para que muera la actual legislatura. En todo caso, el oficialismo aseguró que será dentro del marco de la carta magna. "La Constitución prevé varias formas de reformarla: la constituyente, el referendo, incluso pasar por el Congreso", contó la senadora Clara López, quien agregó que movilizarán a sus simpatizantes para que conozcan sus derechos y la presunta guerra jurídica que hay contra"lavoluntad popular y para sacar al presidente".

Otros militantes dijeron que la organización ciudadana es, a su vez, una manera de darle al progresismo más años en el poder. "Uno no gana con una campaña que dura apenas tres meses y la agenda del cambio se tiene que sostener", expuso el representante David Racero.

Petro, amparándose en el punto de transformación del territorio del Acuerdo de Paz, les dijo a sus ministros que deben modificar prioridades, cambiando vigencias futuras -para que los destinatarios no sean solo las capitales- y contratando con organizaciones populares.

Pero en el mismo Gobierno hay divisiones que podrían costarle al proyecto, e incluso altos funcionarios que ven propuestas, como la cita en la Nacional, con distancia. En los pasillos del Congreso y de las carteras se ha venido hablando de que hay choques entre estos dos poderes por la campaña del 2026.

Este martes se definirán los puntos claves de esa cita, de la que aseguraron se gestionó de manera autónoma y el mismo 1.º de junio se conocerán resultados. Falta ver si el Gobierno revivirás u acuerdo nacional v si la constituvente se materializará o se quedará un discurso con

#### Ideam dice que no hay temperaturas anormales en el Caribe

Hace días, algunas ciudades del Caribe colombiano, como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, experimentaron temperaturas de hasta 40 °C, según informó el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos (Ideam). Sin embargo, esa misma entidad aclaró que, si bien las cifras corresponden a temperaturas alcanzadas en dichas

ciudades, pertenecen a boletines que tienen una vigencia de seis horas y se van actualizando según evolucionan las condiciones climáticas del país. En esos documentos mencionados no se observa "nada fuera de lo normal".

En entrevista con el canal Red+, Tatiana Sierra, jefa del del Ideam, explicó que la combinación de altas temperaturas y lluvias se debe a una alta presión que pasó por el Caribe y ocasionó falta de nubosidad y altos niveles de radiación, que, en últimas, hacen que la sensación térmica se sienta más alta. También, se espera que el fenómeno de La Niña llegue a nuestro país durante el segundo semestre del año. La combinación de altas temperaturas y lluvias sucede por una alta presión que pasó por el Caribe".



PAULA CASAS SERGIO SILVA DIEGO QUICENO

Cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó el nuevo sistema de salud a los maestros de Fecode, prometió, entre aplausos, que cualquier profesor, sin importar su ubicación en el país, podría acceder "al servicio que merece". "Que pueda escoger su proveedor sin limitaciones", afirmó una y otra vez. La propuesta, decía, era aumentar el número de proveedores (hospitales y clínicas) de alrededor de 3.000 que había en el viejo modelo a unos 11.000.

Más de veinte días después de iniciado el modelo, la promesa no se está cumpliendo, reconoció Jaramillo la semana pasada en el Senado.

#### Carta de "intenciones"

El nuevo modelo del magisterio se planteó con dos objetivos. Primero, eliminar la intervención de los operadores, esas uniones temporales que eran las encargadas de contratar a las clínicas y hospitales en las 10 regiones en las que estaba dividido el país. Y, segundo, constituir una gran red de prestadores que les permitiera a los maestros ir al hospital que quisieran a recibir atención primaria y especializada. Sin los operadores, la función de contratación recayó en Fiduprevisora,

Segunda entrega

## Contratos con hospitales, una preocupación en el sistema de salud de los maestros

En medio de las inquietudes que han surgido en el nuevo modelo de salud de los profesores, hay un punto que causa una gran incertidumbre: la ausencia de contratos con clínicas y hospitales.

una fiducia liderada por Mauricio Marín, cuyo equipo tendría que hacer, en poco más de un mes, hasta 11.000 contratos con las IPS. A partir del 1.º de mayo, los contratos con las clínicas y hospitales expiraban.

El Ministerio de Salud planteó que esa red nacional de servicios de salud, por la que se abrió un banco de proveedores al que se podía inscribir cualquier IPS (pública, privada o mixta), cumpliendo ciertos requisitos. De ese "banco", la Fiduprevisora seleccionaría la red para hacer los contratos.

Según decía Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, en un debate de control político la semana pasada en el Senado, de ese banco de proveedores ya hacen parte, con corte al 19 de mayo, 6.565 IPS de 12.790 que hay registradas en el país, lo que garantizaba, según él, una cobertura de un 94 % en lo relacionado con la red primaria; sin embargo, el ministro de Salud lo contradijo.

Lo cierto es que Marín y Jaramillo hablaban de cosas distintas. Cuando el primero se refería a las 6.565 IPS, aludía a que ese número de hospitales, clínicas o consultorios públicos y privados enviaron una carta de intenciones para ser parte del banco de proveedores del FOMAG (gran bolsa de recursos que tienen los maestros y cuyo consejo directivo toma todas las decisiones). De ese grupo, la Fiduprevisora envió de regreso una aceptación a 1.069 IPS, dijo Marín en el debate de control político.

Pero la aceptación de esa carta

no es un contrato, como exigía el ministro de Salud. Ese documento "es como una especie de acuerdo de voluntades", aclara Luis Hernán Sánchez Montoya, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia.

Marín y Jaramillo tienen cifras muy distintas que se contradicen. Por ejemplo, mientras la información que reveló el ministro de Salud en el debate de control político del 20 de mayo indica que la Fiduprevisora no había contratado con ninguno de los hospitales públicos, la que expone Marín apunta a que ya se han firmado, por lo menos, 170 contratos con las IPS públicas. El Espectador se comunicó con la fiducia para aclarar esa cifra; pero, como ha sido usual en esta discusión, no

contestó.

En todo caso, por lo menos en Antioquia, dice Sánchez, "desde el 1.º de mayo no hay un contrato escrito entre los hospitales y la Fiduprevisora; lo que hay es la aceptación de esa carta de interés que le llegó a prácticamente la totalidad de hospitales diciendo: atiéndame a los profesores que yo le voy a pagar después, mientras hacemos contrato".

Esa condición se repite en todo el país, según nos confirmaron Fecode y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI).

En este punto, entonces, surge otra pregunta: ¿la aceptación de la carta de intención obliga a los hospitales a prestar el servicio? Para Marín la respuesta es sí: "Con las ofertas que ellos (las IPS) lanzan se constituye lo que en derecho se configura como elementos esenciales del contrato, que están además en el artículo 845 del Código de Comercio. Cuando nosotros las aceptamos, enviamos el ok a esas ofertas", decía en el debate.

Pero no todas las IPS actúan así. "Hay algunas que lo han hecho así, pero hay otras que se niegan a hacerlo", confirma Victoria Avendaño, ejecutiva de Fecode. Esa negativa a prestar los servicios bajo una carta de intenciones y no con un contrato está ocurriendo más en las IPS de mediana y alta complejidad, nos confirmaron varias las fuentes que consultamos. Esto explicaría las dificultades en la atención de enfermedades crónicas.

La segunda duda que tienen en este debate es ¿con quién se está contratando? "En algunas regiones nos dimos cuenta de que los contratos se están direccionando a los operadores antiguos del modelo", dice Olga Zuluaga, de ACESI.

"Mucho de lo que se estaba prometiendo no era fácil de cumplir y mucho menos con este grado de improvisación",concluye Sandra García Jaramillo, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

A pesar de que muchos de los hospitales públicos presentaron toda la documentación, algunos no fueron incluidos en la red",

Olga Lucía Zuluaga de ACESI.



El nuevo modelo de salud del magisterio pretende eliminar a los operadores. / Óscar Pérez

#### ENCUENTRA EN ESTA EDICIÓN

cromos.com.co

## CROMOS



#### Kathy, Sebastián y Amador: En la intimidad de los Martínez Sáenz.

La protagonista de esta edición parece tocada por la gracia y la perfección. El color de su voz, su energía aterciopelada y su porte elegante son proporcionales a una belleza literaria o de estrella de cine. No tiene que esforzarse por ser inolvidable: cualquier gesto espontáneo, palabra, sonrisa o mirada frente a la cámara quedan impresas en la retina. La próxima vez que alguien lea o escuche la palabra garbo, le será imposible dejar de pensar en Kathy Sáenz.

#### **ESPECIAL**



#### La relación con la madre: unas veces dulce, otras no tanto

Estas son historias llenas de emociones, recuerdos y reflexiones sobre uno de los vínculos más profundos y complejos que existen: la relación entre madre e hijo. Encontrarás relatos de vida que te conmoverán por su carga de amor, nostalgia y, en algunos casos, por el doloroso distanciamiento marcado por diferencias irreconciliables.

#### INVITADO



#### "Hay un desencanto de la juventud en el Irán de hoy"

Raffaele Mauriello es el único profesor titular extranjero en una universidad de Irán desde la Revolución islámica de 1979. Además, este italiano es profesor del doctorado en la Facultad de Literatura Persa y Lenguas Extranjeras de la Universidad Allameh Tabataba'i de Teherán. Allí también enseña en la Facultad de Teología y Conocimientos Islámicos. Cromos conversó con él para entender, de alguna forma, cómo perciben los iraníes la realidad y la actualidad de su país.

#### PSICOLOGÍA



#### Automaternarnos, el irremediable camino cuando la madre no está

La madre es el inicio, el origen, la raíz, de donde viene la vida, el ser. ¿Qué pasa cuando no está? ¿Qué queda cuando a un árbol se le corta su raíz? ¿Cómo nos enraizamos a un mundo cuando se ha perdido esa conexión primaria? Nace un vacío, un hueco negro con un ruido sordo en la mitad del pecho, una ausencia que no es fácil de asimilar ni de transitar.

#### PERSONAJE



#### Francisco Lopera, el neurólogo que guarda los secretos del alzheimer

El paisa se ha convertido en el primer latinoamericano en recibir el Potamkin Prize, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro, gracias a sus contribuciones para encontrar una cura al alzhéimer. Esta es la historia de cómo un hombre sin mayores recursos, a pura pasión, logró junto con su equipo desentrañar los misterios de esta enfermedad.

Encuentra esta edición en versión impresa y digital a partir del 10 de mayo.

#### Arranca el debate sobre el cupo de endeudamiento

Esta semana, el 28 de mayo, se inicia la discusión del proyecto de ley que radicó el Ministerio de Hacienda con el que se busca ampliar el cupo de endeudamiento de Colombia.

Según lo manifestado por el Gobierno, la obtención de este aval le permitirá al país adelantar su plan de desarrollo y seguir con el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

El presidente Gustavo Petro manifestó, hace unos días, que parte de lo que se quiere hacer con un mayor cupo de endeudamiento es una especie de compra de cartera con la que el país pueda seguir pagando sus préstamos a unas tasas de interés más bajas. Recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó su confianza en que el Congreso aprobará este proyecto de ley, como ya lo ha hecho en administraciones pasadas.

La cartera también ha sido enfática en que con esto no se excederán los límites que ya tiene el país con la regla fiscal. Si no aprueban el cupo de endeudamiento, el presidente Petro decretará una emergencia económica.

## Negocios

Se han destinado más de \$43 billones

# Cambio climático y seguridad: los retos para vender banano en el mundo

El sector bananero busca alternativas para mejorar la producción, mientras exige un pago justo por el producto en los mercados a los que exporta. Este es el panorama.



MARÍA CAMILA RAMÍREZ CAÑÓN

mcramirez@elespectador.com

@MCamilaRamirezC

El banano es la fruta que más se exporta, después del café, y uno de los productos principales del agro colombiano. Su producción fue de 1'353.726 toneladas en 2023, de las que el 96 % llegó a los mercados internacionales, de acuerdo con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

Se trata de un sector que concentra una actividad económica protagonista en el renglón agropecuario, pues en el primer trimestre de 2024 vendió US\$263.617.000 en el exterior, equivalente a 523.201 toneladas.

Muchos de ellos se reunieron en Santa Marta en el Segundo Congreso Bananero del Caribe colombiano durante el 23 y 24 de mayo para compartir avances, promocionar sus productos, reflexionar en torno a la cadena logística del banano, y los retos y dificultades que preocupan a los productores, comercializadores y exportadores.

#### Adaptarse al cambio climático

Últimamente, la variabilidad climática ha sido la principal preocupación en la producción del banano. Con el pasar de los años, los fenómenos de El Niño y La Niña se han vuelto más fuertes y largos, hasta se ha disminuido la distancia entre uno y otro.

El clima es un factor de riesgo primordial y general para el agro, porque las plantas cambian su productividad y comportamiento en función del calor, humedad de los suelos, lluvias y las plagas que llegan con el cambio de las condiciones del ambiente.

Si bien este es un factor imposible de controlar, los bananeros se preparan para mitigar sus efectos mediante mejores prácticas de producción, así como la construcción de infraestructura que permita almacenar agua, darle un uso eficiente durante la sequía y diminuir la humedad en épocas de lluvia. También mejoran las redes de estaciones meteorológicas y desarrollan tecnología que permita al productor tener información precisa para tomar acciones rápidas.

Sin embargo, "en los escenarios extremos, desafortunadamente, no hay preparación que alcance", sostiene Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Catástrofes como inundaciones o incendios pueden dejar a las familias sin fuente de trabajo ni ingresos.

Frente a esto, el sector apoya las iniciativas que ha tenido el Gobierno frente a los subsidios en tasas de interés, primas de las pólizas de seguros paramétricos e incentivos de capitalización. "Desde que inició el gobierno de Gustavo Petro hasta la actualidad, se han irrigado recursos al sector agro por \$46,3 billones. Esto a partir de mecanismos de financiamiento que el Gobierno ha generado", expresa la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Para José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), esa es una buena noticia, pues les permite mantener el trabajo.

Las dificultades que representa el clima también han generado otras decisiones en las empresas exportadoras como Unibán. Una de las alternativas que han implementado ha sido la de encontrar mercados que sirvan como péndulos cuando la calidad del producto disminuya y no cumpla los requerimientos para llegar a Europa o Estados Unidos.

Además, "buscamos diversificar la oferta de frescos con productos que se ajusten a nuestras cadenas logísticas, como lo son aguacate, mango y limón Tahití. Hicimos un estudio y encontramos que están teniendo una participación creciente en el mercado. Al nosotros tener



Los productores han implementado estrategias para combatir las variaciones climáticas. / Unibán

contacto con supermercados y minoristas en Europa y Estados Unidos, podemos beneficiar a pequeños productores de esas frutas para que las lleven en nuestros barcos", explica Juan Carlos Rojas, vicepresidente comercial de Unibán.

#### Sin seguridad garantizada

Son varios los obstáculos que tienen los

Desde que inició el Gobierno, se han irrigado recursos al sector por \$46,3 billones a partir de mecanismos de financiamiento".

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.

bananeros para asegurar la inocuidad y el correcto transporte de los productos. Los bloqueos en las vías y el hecho de que "en muchas zonas del país la extorsión no tenga límites y haya presencia de grupos al margen de la ley" dificulta las exportaciones, de acuerdo con Bedoya.

Pero ese no es el único problema, cuando se encuentran las cajas en los puertos también se debe asegurar que no se camufle algún cargamento con sustancias de uso ilícito.

"Tenemos que prevenir la contaminación de contenedores. Que el puerto de Santa Marta modernice su escáner. Hoy el 40 % de la carga se está inspeccionando de manera manual, lo que causa sobrecostos. Cada vez que se mueve un contenedor para que lo inspeccionen cuesta US\$160", resalta Zúñiga.

En ese sentido, ha habido algunos avances, como que se creara el distrito quinto de Policía para la zona bananera, de modo que aumente el pie de fuerza de la entidad en el sector. Pero todavía falta mucho

#### Siguen subiendo los niveles de los embalses

Por primera vez, desde lo más crudo de la sequía, los niveles útiles de los embalses energéticos en Colombia superaron el 40 %, con base en lo reportado por el operador XM

Esto significa un incremento del 0,27 %

frente al consolidado en el día inmediatamente anterior

anterior.
Si bien estos niveles se alejan cada vez más del umbral crítico del 27 %, en la última semana el ritmo de crecimiento registró una desaceleración, pues hubo un día en el que consolidó

una pérdida, así como en otros dos días no hubo crecimiento. Las centrales térmicas continúan trabajando a gran capacidad, generando 44,3 GWh, y también siguen las exportaciones a Ecuador, con más de 4 GWh comercializados al día.



por hacer. "El Estado debe reaccionar con capacidades muy fortalecidas por parte de las Fuerzas Militares y de la Policía para luchar contra el narcotráfico y evitar la contaminación de la carga. Se necesitan más incautaciones, fortalecer la inteligencia, la trazabilidad con intercambio de información con los productores", añade el presidente de la SAC.

Altas exigencias y bajos precios

Una vez los bananos superan las condiciones adversas del clima y la seguridad, llegan a los mercados europeos y estadounidenses. Aunque ahora hay mayores obstáculos para lograrlo, como las exigencias de certificaciones y la inflación, el precio no ha mejorado en los últimos 10 años.

El sector, de Colombia y la región, asegura que los supermercados y las tiendas de descuento internacionales continúan sin adoptar la metodología de *fair trade*, que permite calcular el precio justo considerando los esfuerzos de sostenibilidad en materia ambiental y laboral.

La petición que hacen los bananeros es cio justo.

simple: que si son muchos requerimientos, el precio sea acorde a lo que se está pidiendo. Esto beneficiaría a todos los que hacen parte de la cadena, desde los productores hasta los exportadores.

Como si esto fuera poco, el 31 de diciembre de 2024 entrará en vigencia el Pacto Verde en Europa, una nueva normativa "que nos exige unas transformaciones en nuestras técnicas de agricultura que, junto con el cambio climático, mejorar las inversiones para las buenas prácticas y el acompañamiento a productores para hacer frente a los desafíos fitosanitarios y las enfermedades que atacan el banano", en palabras de la ministra Mojica.

La jefa de la cartera también expuso que el Gobierno tiene la intención de apoyar las iniciativas de bioinsumos, biofábricas, de insumos orgánicos, contribuir con la propiedad de la tierra y la gestión diplomática ante los mercados internacionales para que todo el sobreesfuerzo en el banano tenga una remuneración, un precio justo.



Una iniciativa de:



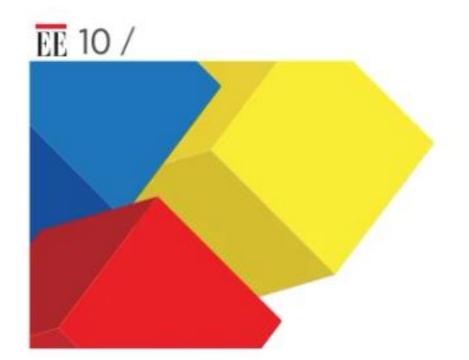











## Colombia 20

La sentencia que protege a las víctimas

### ¿Cómo responder al desplazamiento forzado? 20 años de aprendizajes y retos

La Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se dieron cita para conmemorar las dos décadas de la emblemática sentencia T-025, que declaró el estado de cosas inconstitucional por la situación de las víctimas de este flagelo. ¿Qué soluciones se plantearon sobre camino que queda por delante frente a este tema en el país?

#### REDACCIÓN COLOMBIA+20

Tras 20 años de la histórica sentencia T-025 de la Corte Constitucional, que protege los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, pareciera que a este fenómeno, que persiste, no se le presta la atención necesaria para detenerlo. "Lo esencial es que el país se tome en serio el dolor de los desplazados", dijo el magistrado Manuel José Cepeda, quien fue ponente del fallo. Sus palabras sirvieron de faro para iniciar una discusión que cada tanto desaparece del foco del Estado y se rememoró en el evento "Justicia constitucional en contextos de conflicto", organizado por la Corte Constitucional y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y tuvo el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID Colombia y ACDI-VOCA.

Magistrados, representantes de la sociedad civil, organismos internacionales, académicos y expertos en derechos humanos y justicia constitucional se dieron cita en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes, en Bogotá, para reflexionar y profundizar en esta problemática, la que ha generado más víctimas en el conflicto armado colombiano. Según el Registro Único de Víctimas, de las poco más de 9,5 millones de personas que ha afectado la guerra en Colombia, 8,5 millones han vivido desplazamiento forzado; es decir, el 89 %.

La Corte no puede evitar los desplazamientos ni atenderlos. Nuestro rol es trabajar para que el Gobierno cumpla sus obligaciones y continúe la tarea de la superación del ECI".

Magistrada Natalia Ángel

Fueron dos días continuos en los que se abrieron diálogos en torno a los retos y desafíos que impiden que el desplazamiento forzado deje de suceder en las comunidades.
Asimismo, se plantearon proyecciones para que en Colombia se instalen soluciones duraderas y reales. El evento fue parte de la conmemoración de las dos décadas del fallo, considerado un hito en la jurisprudencia tras declarar el estado de cosas inconstitucional (ECI) por la vulneración de los derechos de los desplazados.

#### Visibilizar lo silenciado

"Hoy no celebramos los 20 años de la sentencia, sino que reflexionamos sobre ella", dijo el magistrado José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, quien reconoció el dolor por la invisibilización a la que estuvo sometida la población desplazada durante años. La sentencia cumple con una particularidad y es que hizo visible un fenómeno que, a pesar de sus efectos devastadores, permanecía oculto y silenciado. Así lo describió la magistrada Natalia Ángel, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, durante la instalación oficial del evento: "La Corte no puede evitar que ocurran desplazamientos, ni es la encargada de responder. Nuestro rol es lo que hacemos para que el Gobierno cumpla sus obligaciones y continúe con la tarea de la superación del ECI", señaló y agregó que lo más importante es que el desplazamiento forzado vuelva a ser central en la agenda pública.

Por su parte, el abogado Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, dijo que las dos décadas que cumple la sentencia en parte reflejan un sentimiento de vergüenza por las condiciones en las que siguen los desplazados, pero por otro lado señala que es un orgullo saber que las organizaciones civiles y la Corte reaccionaron: "Tenemos que tener vergüenza como país por la situación que vivimos, pero sin la sentencia T-025 todo



El evento de conmemoración por los 20 años de la sentencia T-025 se llevó a cabo en Bogotá el 23 y el 24 de mayo. / Corte Constitucional

sería peor porque sí hay contribuciones significativas como una política más articulada y robusta, el incremento de los recursos y los elementos simbólicos en la representación pública", dijo Uprimny.

#### El llamado al gobierno Petro

Si bien el impacto de la sentencia ha cobijado a muchas víctimas de desplazamiento forzado, Eucaris Salas, la primera mujer coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, hizo un llamado al Gobierno para que atienda la situación actual, pues aún quedan muchos retos en el territorio. "En 2022 y 2023 el incremento del desplazamiento ha sido del 37 %. Esto aterroriza al país porque uno aspiraba a que después de los acuerdos de paz disminuyera la cifra, pero por el contrario aumenta todos los días. Lanzamos un S.O.S. al Gobierno, a la Corte, a la cooperación internacional para que ponga una mirada en el territorio y encontremos una forma de acabar con la guerra", afirmó.

En ese contexto, la Corte Constitucional,

desde hace 20 años, le hace un riguroso seguimiento a la sentencia y revisa los informes del Gobierno, organizaciones de víctimas y entidades internacionales sobre la evolución de políticos, recursos e impactos, para identificar los obstáculos normativos que impiden que las políticas públicas puedan avanzar y asegurar los derechos de la población desplazada. Sin embargo, según Luis Jorge Garay Salamanca, integrante de la Comisión de Seguimiento, los informes no mostraban mayores avances e incluso repetían información. Por eso, hizo un llamado para que el Estado deje a un lado la recopilación de datos históricos y le dé una mirada actual a la problemática, recogiendo lo que está pasando en los territorios con el fin de acelerar las respuestas al fenómeno del desplazamiento forzado. "Infortunadamente, después de 20 años persiste el ECI en la medida en que esta población es la más vulnerable entre las vulnerables", advirtió.

Vale resaltar que el conflicto armado tiene un impacto diferencial sobre todo en la vida LUNES 27 DE MAYO DE 2024 / EL ESPECTADOR

#### / 11

#### Entre el desplazamiento ambiental y por conflicto armado

El fenómeno del desplazamiento se amplifica cuando se tiene en cuenta que existen otras modalidades, como el causado a raíz de las emergencias ambientales.

Para darle una perspectiva de solución, durante el evento se planteó que es posible realizar interacciones jurídicas de manera que se apliquen las prácticas del desplazamiento por conflicto al desplazamiento ambiental, con el fin de atender la situación que azota a las comunidades.

Asimismo, es necesario que la información y los datos sean claros y accesibles para lograr dimensionar la problemática de ambas modalidades de desplazamiento y que el Estado logre un planteamiento más eficaz de las políticas públicas en ese campo.

Por otro lado, los miembros del panel de expertos en este tema -que contó con invitados nacionales y extranjeros- explicaron que un eje clave en el que es necesario trabajar es la prevención, mitigación y adaptación con el objetivo principal de preservar la dignidad de los pueblos.

trabajar en la prevención y adaptación con el objetivo principal de preservar la dignidad de los pueblos.

www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

f EEColombia2020

X @EEC

@EEColombia2002



@EEColombia2002



de las mujeres. La Corte ha respondido a ese contexto identificando a los grupos vulnerables y, entre ellos, otros mucho más vulnerables. La magistrada Diana Fajardo resaltó que la Sala de Seguimiento ha expedido más de 20 autos dirigidos a generar estrategias para atender a mujeres víctimas, niños, niñas y adolescentes, los grupos étnicos, afros y raizales. Para entender el fenómeno, Julia Cogollo, delegada del Proceso de Comunidades Negras, explica que las mujeres sufren un impacto colectivo y es ahí donde radica la importancia de manejar un enfoque diferencial. La violencia sexual y el desplazamiento forzado no afectan de manera individual, sino que influyen en los proyectos de vida, en la familia y en la sociedad. "¿Cuándo vamos a cumplir la sentencia si aumenta el número todos los días? Eso es llegar a ninguna parte", señaló. Cogollo agregó que que también es importante mostrar lo que se ha logrado porque el panorama "no puede ser desesperanzador, tiene que revisarse para que algún día se cumpla".

#### Soluciones duraderas

Tras revisar los desafíos que todavía quedan para atender el desplazamiento forzado, desde una perspectiva a futuro, Robert Piper, asesor especial del secretario general de Naciones Unidas sobre soluciones a los desplazamientos internos. hizo un llamado al Estado para que siga trabajando en la terminación de la problemática.

"La disputa ha creado suficientes diferencias y personas desplazadas, así como muchos desafíos porque sus derechos han sido violados. Queremos que el desplazamiento sea un estado pasado. No queremos que las personas continúen con esa marca un día más. Necesitamos soluciones duraderas. Un proceso de restauración como camino para que termine el ECI. Colombia tiene una organización que está enfocada en las necesidades de las víctimas, pero el mover a las personas de su desplazamiento a las soluciones requiere actores. Se ha construido una maquinaria de respuesta poderosa, pero las soluciones están por verse. Requiere un lide-

No queremos que las personas continúen con esa marca del desplazamiento un día más. Necesitamos soluciones duraderas. Un proceso de restauración como camino para que termine el ECI".

Robert Piper, asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas

razgo político muy fuerte y una alineación entre Bogotá y las regiones", explicó.

En esa misma línea, Paula Gaviria, relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas desplazadas, habló de la importancia de darles continuidad a soluciones duraderas: "Creo que el tema tiene que ser liderado por el Estado y con la participación de las comunidades, que son las que saben. Ahí están las pistas. No se puede hacer sin ellas y sin sus ideas, pero claramente no se puede hacer sin el Gobierno. Esto solo se logra con voluntad política al más alto nivel", dijo Gaviria.

Por su parte, Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia, explicó que es positivo que los desplazados estén en las ciudades porque "hay que pensar en soluciones urbanas. Es más fácil porque hay menos temas de ocupación de tierras por grupos armados, que los hacen esperar 10 años más hasta que se vayan. Pero si la población ya está en la ciudad, se puede solucionar de forma más rápida". Girard planteó que una de las soluciones para atender el tema de vivienda para las víctimas de desplazamiento forzado en las ciudades, es incluir en el Plan de Ordenamiento Territorial los asentamientos que tienen las personas vulnerables.

"La solución es una intervención de urbanización, devaloración del territorio, de regularización del territorio en algo más seguro. Muchas veces los desplazados se asientan en zonas riesgosas porque no hay alternativas. Hay que dar una vivienda segura. Además, la concentración de personas genera demanda de consumo, entonces hay que pensarlo en un círculo virtuoso", señaló.

Para aplicar esas soluciones duraderas en los territorios, el experto de la ONU Walter Kälin hizo un llamado a "remover todo obstáculo" que evite lograr la solución: "Con frecuencia tenemos obstáculos administrativos en las leyes que son innecesarios".

Durante la intervención de Sandra Liebenberg, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stellenbosch; David James Cantor, director del Refugee Law Initiative de la Universidad de Londres, y Ana María Ibañez, vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, se concluyó que Colombia es el único país del mundo con lineamientos jurisprudenciales claros y significativos sobre el desplazamiento. En ese sentido, se destacó que la sentencia T-025 tiene la obligación de garantizar el derecho a vivienda, tierra y generación de ingresos de la mano del Gobierno, que es el que diseña e implementa las políticas públicas.

La magistrada Natalia Ángel indicó que lo más importante como solución de cara a la problemática es aplicar la idea de priorización para definir lo urgente porque "las tareas son grandes y monumentales". "Es importante enfocarnos incluso para tener resultados mucho más contundentes", dijo la magistrada. Asimismo, la togada hizo énfasis en los planes de mitigación del riesgo porque "no vamos a superar el desplazamiento sin prevención".

#### Las respuestas a futuro

Bajo la premisa de reforzar las soluciones duraderas de cara a lo que viene por delante, el magistrado Juan Carlos Cortés señaló que la sentencia no se queda en el tiempo sino que trasciende al territorio. Además, envió un mensaje de aliento para continuar con el trabajo que se ha realizado durante 20 años: "No podemos desfallecer porque tenemos un compromiso ético y jurídico".

En ese contexto, Colombia es un país piloto para trabajar la implementación de la agenda de acción que propone la ONU en cuanto al desplazamiento interno. En ese sentido, se han identificado necesidades en el trabajo articulado entre las agencias de cooperación y el Gobierno, por lo que las políticas públicas de víctimas y las políticas sociales del Estado deben tener una transversalización.

"La implementación de la política pública de retornos y reubicaciones es una esperanza para las familias, pero hasta ahora muestra un avance insuficiente. Además existe la nula desarticulación entre las entidades del Estado. En las alcaldías no tienen idea de cómo atender a una víctima de conflicto armado, las gobernaciones no saben cómo se activa una ruta y no dejan presupuesto para atender a las víctimas. Muchas entidades todavía desconocen la sentencia", explicó Laura Borrero, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas.

Por su parte, Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señaló que uno de los problemas más serios en el desplazamiento es que es una práctica normalizada que incluso practican actores legales desde el despojo de tierras. "Es una práctica legalizada a través de mecanismos. No solo está vinculada con actores de la guerra, sino que tiene una relación con los actores legales del país y actores de la economía. Es decir que el desplazamiento está vinculado a la minería, agroindustria y los esfuerzos para apropiarse del territorio", dijo Vidal, y agregó que entender las modalidades del desplazamiento es fundamental para encontrar la verdad y caminar hacia la paz.

Sobre ese punto de llegada que es la paz, y a modo de conclusión, el vicepresidente de la Corte, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, dijo que hasta ahora "podemos afirmar con tristeza que el contexto del desplazamiento forzado si bien no es el mismo de hace casi 30 años, o 20 cuando se profirió la T-025, lo cierto es que el fenómeno en lugar de decrecer ha ido en aumento, tanto como han venido aumentando los tipos de grupos armados catalogados como victimarios (...) Cuando alcancemos la paz, no habrá más conflicto armado y sin él no habrá más desplazamiento forzado en Colombia".

Tener una suscripción de

## EL ESPECTADOR te da grandes beneficios

Exclusivo PARA SUSCRIPTORES

Haces parte de nuestra comunidad de lectores fieles

## 8011108



@somoselespectador



Todos los suscriptores de la edición impresa y digital disfrutan de:

#### Investigaciones

y columnas de opinión anticipadas.



#### **Acceso permanente**

a www.elespectador.com y al contenido exclusivo.



#### **Editorial dominical**

en video.



#### **Eventos con los editores**

de la redacción, invitados especiales y Club de lectura.



#### **Newsletters**

Hoy en El Espectador, EE Opinión, Lo Positivo, No es el fin del mundo, Magazín Cultural y Somos El Espectador.



#### Comentar, guardar

y compartir artículos.



#### **Descuento del 10%**

en compra de libros en





## Los suscriptores del plan digital prémium y del impreso reciben además:

**ePaper** de la edición impresa de El Espectador.

Asistente informativo con inteligencia artificial para consulta de noticias.



TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

#### Descuento del 30%

en espectáculos propios del teatro al adquirir tus entradas en taquilla o a través de tuboleta.com

Cursos con

crehana H

Más de 1.000 opciones de aprendizaje







#### Beneficios en productos

y servicios para tu mascota con la App Laika. 50% de descuento en la membresía Laika Member



Los suscriptores del plan digital superprémium

reciben todos los beneficios anteriores y además:

The New York Times



Acceso ilimitado a nytimes.com



Todas las apps del NYT,



Archivos completos del The New York Times desde 1851



Minicrucigrama diario.



Si aún no tienes una suscripción

¡adquiérela ya!

Línea oficial WhatsApp

© 601 423 2300

www.elespectador.com/suscripcion-digital

#### Solución de movilidad para la séptima en el Plan de Desarrollo

Durante el último debate del articulado del Plan de Desarrollo, también se analizó el artículo 64, en el que se da una solución de movilidad para la carrera Séptima, una de las principales vías arteriales de Bogotá. Si bien, el artículo no menciona el "Corredor Verde", contempla la construcción de "un corredor de transporte

público de alta capacidad que desarrolle infraestructura de movilidad y articule los diferentes modos de transporte de la localidad de Chapinero y la movilidad de la zona oriental de la ciudad con la región, garantizando el cumplimiento de la estrategia de calles completas y franjas funcionales de la Red Vial, ubicada en el área

de influencia del corredor".

En la votación del artículo, concejales como Heidy Sánchez (Pacto Histórico) solicitaron la supresión del mismo, alegando que al aprobarlo se le daba vida al libre a la entrada de Transmilenio a la carrera Séptima. No obstante, el artículo quedó en firme con ocho votos a favor v seis en contra.

El tramo norte del Corredor Verde (de la calle 99 a la 200) se adjudicó el año pasado y está en fase de adquisición predial y socializacion.

## Bogotá



MIGUEL ÁNGEL VIVAS TROCHEZ

mvivas@elespectador.com @Juvenalurbino97

Con el remate de la discusión sobre temas álgidos como la construcción de la ALO norte y el impuesto de parqueo en vía pública, el Plan Distrital de Desarrollo culminó su periplo con el primer debate en la Comisión Primera. Durante la última semana, los 15 cabildantes que la conforman votaron uno a uno los artículos que tiene la versión del plan que pasó a plenaria, donde los 45 concejales en pleno decidirán si se aprueba, o no, esta versión actualizada del documento, que cuenta con 329 artículos que finalmente fueron aprobados en la Comisión.

Salvo por algunos choques en las visiones de ciudad que tienen las bancadas del cabildo, el recinto de Los Comuneros presenció una discusión fluida que permitió culminar el procedimiento en los tiempos acordados. Además de discutir las iniciativas que la administración distrital propuso en la versión del PDD que se entregó al Concejo, los cabildantes tuvieron la oportunidad de formular nuevas propuestas de política pública e, incluso, modificar o derogar las planteadas por la alcaldía.

En la previa de la votación, los concejales ponentes del plan, Daniel Briceño (Centro Democrático), Clara Sandoval (Partido Liberal) y Julián Espinosa (Alianza Verde) efectuaron ponencias positivas, aunque separadas, del PDD. La razón principal de la divergencia: la creación de tres nuevos impuestos y la construcción de la ALO norte. Mientras que Briceño y Sandoval promovían la resurrección del corredor vial en contra vía de la Ciudadela del Cuidado de Suba, Espinosa defendía el proyecto urbanístico que dejó Claudia López en el último suspiro de su administración. Luego estaba la discusión sobre los tributos, en la que el representante del Centro Democrático se oponía a cualquier atisbo de impuestos adicionales. No obstante lo anterior, se logró una conciliación tripartita excluyendo los temas en mención y se procedió a votar el articulado.

Al final de la discusión, que se prolongó hasta casi la media noche del sábado, uno de los tres impuestos quedó descartado y la ALO tuvo la oportunidad de desaparecer y luego revivir, en el transcurso de 40 minutos. Estos son los puntos más



Momento en el que culminó el primer debate sobre el Plan de Desarrollo. /Archivo Particular.

Impuestos, ALO norte y Corredor Verde

### Así quedó el Plan de Desarrollo en la previa de su aprobación definitiva

El Concejo aprobó en primer debate el Plan Distrital de Desarrollo (PDD). El documento pasa a plenaria con algunos ajustes y propuestas adicionales formuladas por los cabildantes de la Comisión Primera. Quedan tres días claves para consolidar la hoja de ruta distrital para los próximos cuatro años.

relevantes de la versión del PDD que se comenzará a discutir en plenaria el próximo 28 de mayo.

#### Impuestos

Fue el punto que, dada su incidencia directa en el bolsillo de la ciudadanía y en la financiación del plan, acaparó gran parte de la agenda política en torno al plan. De los tres tributos contemplados inicialmente, solo pasaron la sobretasa bomberil y el impuesto del alumbrado público. La tasa de parqueo en vía pública, por otro lado, fue suprimida por los cabildantes. Gran parte de los reparos residió en la falta de claridad sobre el destino del recaudo y su impacto.

Concejales de oposición como Desarrollo.

Juan Daniel Oviedo se oponían a los tributos, argumentando que el planteamiento del PDD que presentó la alcaldía no poseía proyectos de inversión "lo suficientemente trascendentales como para justificar un recaudo adicional por la vía

Les próximo 28 de mayo comenzará el segundo debate, en el que la plenaria del Concejo votará en conjunto la aprobación del Plan Distrital de

de los impuestos", opinó el cabildante. Asimismo, aunque tres de los dos impuestos lograron cruzar el umbral del primer debate, durante las reflexiones de plenaria, se escucharán más voces disonantes a los impuestos. Oviedo piensa que, durante el transcurso de la plenaria, "puede haber una poda de algunas proposiciones y nosotros, como bancada, retomaremos el debate sobre el impuesto al alumbrado público", le indicó Oviedo a El Espectador.

#### Muerte y resurrección de la ALO norte

Una de las banderas del concejal Daniel Briceño reside en la construcción del tramo norte de la Ave- los objetivos.

nida Longitudinal de Occidente (ALO). El cabildante defendió la propuesta que hizo la alcaldía, a través del plan, para que los predios que se adquirieron originalmente para desplegar la avenida, fueran exclusivamente destinados a una solución de movilidad. El artículo 168 del PDD propuesto por Galán, además, decía que las hectáreas de estos predios que no fueran utilizadas en la ALO podían ser utilizados para la construcción de equipamiento social y del cuidado. Es decir, para el multicampus de Suba (cofinanciado por la Nación) y de posibles manzanas del cuidado y

espacio público.

En vista de lo anterior, de haber sido aprobada esta proposición, la actuación estratégica de la ciudadela, ya incluida en el POT, iba a ser modificada. Dicho de otro modo, la propuesta, modificaba directamente un componente de la norma urbana. Por consiguiente, el ponente del PDD, Julián Espinosa, sugirió la supresión de la iniciativa, y por ende la eliminación de la ALO norte, argumentando que el plan no puede modificar una norma superior como el POT. Por nueve votos a favor y seis en contra, la ciudadela se salvaba y la ALO quedaba nuevamente sepultada. Sin embargo, el milagro para los promotores del corredor vino 40 minutos después. Durante la votación de un paquete de iniciativas que componían el artículo 157 de movilidad del PDD. la ALO volvió al ruedo. Lo anterior, dado que en el numeral 4 del artículo - que también avala otras soluciones de movilidad-, contemplaba la construcción de la avenida entre la calle 80 y la 153. Incluso, dicho numeral incluía un parágrafo similar al enunciado del artículo 168 previamente suprimido. No obstante, pese a que Espinosa propuso suprimir el numeral, argumentando que no se podía "discutir una norma que había sido previamente suprimida", el cabildo aprobó el artículo 157 por una votación de 10 votos a favor y cinco en contra. En consecuencia, la ALO revivió de las proposiciones suprimidas y quedó incluida en la versión del PDD que se discutirá en plenaria. Con uno de los tres motores eco-

nómicos fundidos para materializar lo propuesto, pero con nuevas iniciativas incluidas, como la extensión de la primera línea del metro, el PDD avanza a la plenaria. En esta última fase, queda atrás la posibilidad de incluir nuevas ideas, y se prioriza la depuración de artículos. Habrá que ver, hasta qué punto, se logra concluir lo provectado con la situación fiscal vigente, de cara a un plan que pueda cumplir el 100 % de

#### El lado divertido de Kafka, a propósito de su centenario

El escritor alemán Reiner Stach, una de las autoridades mundiales en los estudios sobre Franz Kafka, considera que en las dos últimas décadas hay un renacimiento del autor de origen judío y lo cree "divertido".

"En Kafka se encuentran lugares cómicos. Si hay algo malo, se encuentra un ángulo cómico. Así lo quería él", dijo Stach sobre

el escritor praguense de lengua alemana, autor de La metamorfosis, El proceso y El castillo.

El ensayista participa en la feria del libro Svet knihy Praha 2024 en el recinto ferial de la capital checa, a propósito del centenario de su fallecimiento, que se cumple el próximo 3 de junio. Allí invitó a su auditorio a disfrutar de la lectura de Kafka y a someterse a esa especie de terapia existencial.

"Ahora (los jóvenes) se dan cuenta de que es divertido, de que escribe de manera auténtica, sin misericordia. Que sorprende continuamente y que en él no se puede prever nada", asegura Stach, autor de una trilogía dedicada a Kafka.

En Kafka se encuentran lugares cómicos. Si hay algo malo, se encuentra un ángulo divertido. Así lo quería él".

Reiner Stach, escritor alemán.

## Cultura

Plumas transgresoras

## Joseph Conrad: autor de lo insólito

El escritor se convirtió en uno de los principales escritores de habla inglesa, aunque esa no era su lengua materna. Su obra rezuma reflexiones de la condición humana y los sistemas políticos y económicos.

#### MÓNICA ACEBEDO

"Me había deparado la oportunidad de revelarme un poco, de descubrir lo que era capaz de hacer. No, no me gusta el trabajo. Prefiero holgazanear mientras pienso en todas las cosas buenas que podrían hacerse. No me gusta el trabajo, a nadie le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo; la oportunidad de encontrarse a uno mismo. Tu propia realidad (para ti mismo, no para los demás), lo que ningún otro hombre puede llegar a saber jamás."

El corazón de las tinieblas

Joseph Conrad es uno de los autores más relevantes de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Su pluma es transgresora y novedosa; en especial, por la forma como logra yuxtaponer cuestiones sociológicas como el colonialismo, los enfrentamientos culturales y el paisaje exótico con asuntos personales, morales y éticos: el miedo, la culpa y el hambre de poder. María José Furió

resume así el alcance de la obra de Conrad: "El tema fundamental no es la aventura, sino el exilio. Sus personajes son héroes de un mundo moderno y sus conflictos, sus pruebas, son los del hombre moderno que tiene como paisaje de su aventura principal las complejidades de su conciencia. El momento histórico, con la aventura colonial de fondo y la progresiva caducidad de los ideales románticos, alimenta la noción del exilio y, no del todo paradójicamente, propone con sus escenarios exóticos el lugar donde se dilucida el debate" (Lecciones de literatura universal, Cátedra 2012, p. 736).

Józef Teodor Konrad Korkenioski, más conocido como Joseph Conrad, nació el 3 de diciembre de 1857 en Berdichev (Ucrania). Hijo de aristócratas polacos antizaristas, quedó huérfano a los once años y pasó su temprana juventud en Cracovia (Polonia) con la familia de su padre hasta los 16 años; luego, se hizo marinero en un barco mercante francés que partió de Mar-



Joseph Conrad publicó su primera novela cuando cumplió 38 años./ Getty Images

sella v durante los siguientes veinte años estuvo vinculado con barcos ingleses y franceses. Llegó a ser capitán de varios navíos; recorrió mares y ríos del mundo; llegó al Congo, Malasia y varias de las islas del Pacífico.

A los 38 años publicó su primera novela en inglés, que no era su lengua materna a pesar de usarla en el día a día. La escritura había formado parte integral de su existencia, ya que registró, con juicio, sus experiencias en los viajes y aventuras que vivió como marinero. Era un observador minucioso de la condición humana y un crítico de la colonización. Después de publicar en 1895 Almayer's Folly, su primera obra, se dedicó de lleno a la escritura de relatos y novelas, en los que creaba escenarios trepidantes, personajes enigmáticos y complejos, con profundidad psi-

cológica. Su obra fue bien recibida en los círculos intelectuales ingleses y sigue teniendo mucho éxito hasta nuestros días, dadas la temática universal y la construcción narratológica que atraviesan su obra. Murió en Kent, Inglaterra, el 3 de agosto de 1924.

Me voy a referir brevemente a su obra más incónica: El corazón de las tinieblas (1899), que se desarrolla en el contexto de la colonización europea en África, Chales Marlow, el protagonista, se interna en el corazón del río Congo, en busca de un comerciante de marfil y agente de una compañía belga, llamado Kurtz, que ejerce poder sobre las tribus nativas. Entre la temática de la civilización y la barbarie, deja ver aspectos del comportamiento humano como el poder y la corrupción. El narrador se adentra en lo más profundo de la selva y es testigo de la explotación de los recursos naturales, el abuso y violencia de los europeos con las tribus, supuestamente, con intenciones civilizadoras: "El poder corruptor del corazón humano es más oscuro que cualquier otro mal".

En resumen, Joseph Conrad se convirtió en uno de los principales escritores de habla inglesa, aunque esa no era su lengua materna; al contrario, se dice que lo hablaba con un acento fuerte y que cuando decidió convertir sus experiencias en literatura dudó si hacerlo en francés o en inglés. Logró fusionar literatura de viajes y aventuras con narraciones insólitas y exóticas, que rezuman reflexiones de la condición humana, de los sistemas políticos y económicos, a partir de un lenguaje novedoso y un estilo fragmentario.



de filosofia y humanidades de la U. La Salle

Mauricio García Villegas, profesor y autor del libro "El pais de las emociones tristes" Andres Osorio, periodista de El Espectador

#### Fecha y hora:

Jueves 30 de mayo, 7:00 p.m.

Biblioteca del Gimnasio Moderno. Carrera 9 # 74 - 99

Puedes asistir al evento presencial o seguirlo por nuestras redes.



**G G G** 

Escanea el código o ingresa a www.elespectador.com/para-ti/exclusivos/ para la inscripción al evento presencial







El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.







Opinión

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellin) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. D. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296 Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

### Más dientes para enfrentar el contrabando

L CONTRABANDO ES UNO DE LOS desangres más grandes de las finanzas públicas en Colombia y, sin embargo, se trata de una práctica que parece haber sido normalizada en varias partes del país. La abundancia de espacios comerciales donde se esperan precios más bajos dado que no se pagan impuestos ni se reporta el origen de las importaciones es una realidad fácil de verificar en todos los rincones del país, en especial en las capitales cercanas a puntos fronterizos y en Bogotá. El problema es que, además de que se le hace trampa al Estado y se pierden recursos importantes para invertir en proyectos sociales, las bandas de contrabandistas suelen tener lazos con los grupos criminales que aterrorizan a las personas. Por eso es tan importante tomarse en serio el problema.

La semana pasada, Luis Carlos Reyes, director saliente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), anunció la aprobación de un nuevo estatuto aduanero. Firmada por el presidente de la República, Gustavo Petro, la normativa, dijo Reyes, no está escrita "para contrabandistas sino para erradicar esta economía ilegal y violenta, y para proteger el comercio legal y la industria nacional". Más allá de la retórica

política de esa declaración, sí le apunta a un diagnóstico ineludible: Colombia no ha hecho lo suficiente para detener el contrabando y las autoridades a menudo se quedan sin las herramientas necesarias para enfrentarlo, lo que fomenta las actividades criminales.

Hace unas semanas, un informe de la DIAN le puso cifras a la crisis. Entre 2018 y 2022, el 10 % del valor de las mercancías que ingresaron al país fue contrabando y este superó los US\$8.800 millones en 2022. Solo en el tiempo del gobierno de Gustavo Petro se ha decomisado \$1 billón en mercancía de contrabando. Asumiendo que se trata de operaciones que no alcanzan ni siquiera a tocar el monto real de las mercancías de contrabando en Colombia, se puede empezar a entender la magnitud del problema.

¿Por qué lleva tantos años triunfando el contrabando? Es una mezcla de factores. Desde el punto de

La DIAN necesita todas las herramientas posibles para enfrentar el contrabando. Ese será el reto del director entrante".

vista de las autoridades, tenemos un sistema tecnológico obsoleto y una serie de reglas que no se prestan para poder perfilar las mercancías que entran al país de manera oportuna. La presencia de grupos criminales con gran cantidad de recursos económicos fomenta la corrupción, en medio de un marco de impunidad generalizada y complicidad de las personas que compran esos productos. Toda la cadena está protegida por la idea de que pagar impuestos no es tan importante como encontrar "ofertas".

El nuevo estatuto apunta a las fallas en política pública. Entonces, allí donde hay "cambiazos" -práctica que consiste en declarar un valor inferior al real de los productos que entran-se responde con la solicitud de reportar varios días antes qué mercancías son las que entrarán al país. También se pide el rastreo satelital de todo lo que entre a nuestro país y que haya un nuevo sistema de gestión de información. El reto del nuevo director de la DIAN, Jairo Orlando Villabona, será en la ejecución y en continuar las inspecciones a los espacios comerciales donde florece el contrabando.

Una norma no soluciona todos los problemas, pero sí es de celebrar la voluntad de fortalecer las herramientas de las autoridades aduaneras. La lucha debe continuar para que la economía legal se fortalezca.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

#### La dieta de los colombianos



EL FILÓSOFO ALEMÁN LUDWIG VON Feuerbach sentenció: "El hombre es lo que come". Lo ilustraba con la comparación entre los ingleses, que consumían abundante carne vacuna y de ovinos, y los irlandeses, que se sostenían con una dieta baja en proteína animal. Los ingleses eran altos y fornidos; los irlandeses, bajos y delgados. Esta fue una de las razones para el dominio colonial de los primeros sobre los segundos.

Hilando más delgado y a nivel social, las clases altas consumen dietas intensivas en carnes, pescados, mariscos, licores y postres, mientras que la de los pobres es intensiva en carbohidratos y grasas, incluyendo la carne de cerdo y el azúcar para engañar el hambre. La carne de cerdo y sus derivados tienen el problema de contener grasas saturadas que son muy ricas al paladar, pero nocivas para la salud.

Según Pierre Bourdieu, en general, "las clases altas consumen lo 'fino-magro-refinado-ligero', lo 'exótico-rebuscado-sano-natural-azucarado' y bienes de 'lujo', mientras que las clases populares consumen lo 'fuerte-graso-salado-rico' y bienes de 'necesidad'.

pescado, las frutas o las verduras. Mientras que en las clases bajas se encontrarían: (sic) el cerdo, los dulces, las harinas o los productos alimentarios de consumo masivo" (Giselle Torres-Pabón). Las diferencias en educación de las amas de casa hacen que la dieta de los pudientes sea más sana y diversa que la de las clases populares que deben contentarse con el ripio del ganado: las vísceras y el hueso carnudo en las sopas para proveer la proteína necesaria y producir energía.

La dieta de los norteamericanos está caracterizada por el consumo excesivo de proteínas y carbohidratos, que ha conducido, por un lado, al fuerte aumento de la estatura promedio de hombres y mujeres y, por otro, a epidemias de obesidad entre la población y, en particular, en niños. En los años 30 del siglo XX el Gobierno de Franklin D. Roosevelt desarrolló una política de modernización agrícola que abarató el maíz y el trigo, acompañada de la adición de vitaminas a los carbohidratos. que propició el descuido sobre la calidad de la comida. Esto a su vez llevó a multiplicar el problema de la obesidad entre la población más pobre del rico país del norte.

En Colombia el desarrollo económico condujo a que el hogar perdiera participación en la preparación de los alimentos y estos se adquirieran en el comercio. Sin embargo, entre las clases trabajadoras se evidencia el uso de portacomidas con alimentos preparados en sus hogares, que se consumen en el Así, los productos de las clases altas serían: el sitio de trabajo. Las clases medias recurren a escrita en su ADN.

restaurantes que ofrecen almuerzos estandarizados a precios moderados. Este es uno de los factores que han impedido la implantación plena de la jornada continua en los sitios de trabajo, en la que se da un respiro de media hora para comer un sánduche con gaseosa.

La ganadería colombiana no aumentó suficientemente su productividad y cedió sus tierras más fértiles a los agricultores comerciales que multiplicaron sus cosechas de arroz, plátano, banano, sorgo y maíz. La carne vacuna se encareció relativamente, al tiempo que se desarrollaba la industrialización de la avicultura que fue una revolución: abarató la proteína baja en grasa y permitió mejorar la calidad de la dieta nacional. No ha habido un avance en productividad en el cultivo de verduras y hortalizas, con algunas excepciones como en Barranquilla: allí llegó una pequeña colonia de chinos que cultiva estos alimentos y los vende a precios moderados.

Se puede afirmar que la dieta de los colombianos es deficiente: es bajo el consumo de frutas y verduras, mientras que es alto el de grasas, carnes y azúcares. A pesar de eso, los estudios de Adolfo Meisel y Margarita Vega demuestran que durante el siglo XX la estatura de los colombianos aumentó siete centímetros, lo que sugiere que hubo una mejora sustancial en la dieta, además de otros factores como el ejercicio y la práctica de deportes, que condujeron a acercar más la realización de la estatura potencial de los colombianos,

#### Nieves



#### Comas y fechas

MARÍA ALEJANDRA MEDINA C.



LA COMA SE USA EN MUCHOS CONtextos. Uno de ellos es la datación de cartas y documentos. Como señala el Diccionario panhispánico de dudas, en estos casos, «se escribe coma entre el lugar y la fecha: "Santiago, 8 de enero de 1999"; "En Cartagena, a 16 de marzo de 2000"; o entre el día de la semana y el del mes: "Lunes, 23 de enero de 2002"».

No obstante, en contextos más informales, la coma también puede ser necesaria para las fechas. Es algo en lo que suele haber confusión: ¿se marca coma entre el día de la semana y el día del mes? Aunque ya me he referido a este asunto en columnas anteriores, en días recientes me volvieron a consultar al respecto. Entonces, para resolver la duda, quisiera recordar que basta con tener presentes las pautas de las comas en los incisos explicativos. Esto es, las fechas también pueden tener una estructura explicativa o especificativa. El primer caso podría ser: «Este martes, 28 de mayo, tenemos la cita». Las comas resultan adecuadas debido a que el martes más próximo, «este martes», es 28 de mayo. Así, «28 de mayo» no es más que un inciso, una explicación o información adicional que doy a mi interlocutor. Sin embargo, si me refiero a cualquier otro martes, seguramente necesitaré una estructura especificativa, es decir, especificar a cuál de todos los martes del año me refiero: «Nos vemos el martes 4 de junio». Por no ser un inciso, sino una información indispensable, dicha estructura no debe lle-

mmedina@elespectador.com, @alejandra\_mdn

#### Osuna



Implante capilar

#### Japón: no son señales de humo



A COMIENZOS DE MAYO EL PRIMER ministro de Japón visitó por primera vez Latinoamérica. Solamente incluyó dos países: Brasil y Paraguay. El primero de estos es muy significativo en la medida en que alberga la mayor concentración de descendientes japoneses, lo que les da un carácter especial a esas relaciones bilaterales y por supuesto se trata de un socio comercial importante. En Asunción, donde fue recibido por el presidente Peña, hubo una solicitud expresa para fortalecer las relaciones entre Mercosur y Japón, toda vez que Paraguay ostenta la presidencia pro tempore del bloque. Otro factor que no fue explícito y que podría explicar la elección de este segundo destino en el viaje es el hecho de que Paraguay es el único país de la región que reconoce a Taiwán. Toda vez que China ha logrado desplazar a Japón de la posición privilegiada que mantuvo en el pasado en nuestro continente, los intereses y conflictos japoneses con Beijing le agregan otro sentido a la gira.

Pero lo más destacado de esta visita fue el discurso pronunciado en la Universidad de São Paulo, en el que Kishida expuso los linea-

Latinoamérica y el Caribe. Para describir su visión, utilizó repetidamente la palabra "camino", cuyo sentido hizo más explícito al final de su discurso cuando trajo a colación los famosos versos de don Antonio Machado: "Caminante, no hay camino, / se hace camino al andar". Se abstuvo de mencionar los cuatro versos siguientes: "Al andar se hace el camino, / y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca/se ha de volver a pisar". Pero lo interesante fue la insinuación que hizo de un poema, sin nombrarlo, de Takamura Kotaro (1883-1956), un poeta muy popular en Japón que no ha gozado de la misma fama en el exterior.

El poema al que aludió el primer ministro es "Dotei" (viaje o itinerario, camino por el que se marcha, literalmente), que le dio nombre al poemario publicado en 1914. Sus dos primeros versos son muy ilustrativos:

"Boku no mae ni michi wanai, boku no ushironi-dô wa dekiru", que podría traducirse así: "Delante de mí no hay camino; avanzo y dejo atrás un camino". Al igual que Machado, el camino hay que hacerlo. Sin embargo, se aparta del pesimismo de don Antonio sobre el pasado ("la senda que nunca se ha de volver a pisar"). Takamura, al contrario, reivindica la travesía, el recorrido, que crean un legado con vida propia.

Bajotal perspectiva, Kishida dirigió sumirada 150 años atrás, repasó la aventura de los inmigrantes japoneses a Centroamérica y Suramérica, los años de la posguerra y la constante coomientos de la política exterior de Japón con peración entre las partes. Y propuso que bajo pronto.

la tutela de la "dignidad humana" -- entendida como el resultado de una sociedad justa, equilibrada, sin pobreza- se cimienten los nuevos caminos que solucionen los problemas generados por el cambio climático, por las guerras, por los desequilibrios sociales, las migraciones. En otro plano, solicitó apoyo en asuntos como la modificación de organismos internacionales como la ONU y su Consejo de Seguridad.

Kishida ofreció la cooperación de su gobierno con toda la región, pero fue claro al declarar que "la clave para lograr frutos tangibles de nuestras cooperaciones está en manos de los países de América Latina y el Caribe". Una llamada clara a que seamos propositivos.

El primer ministro fue enfático en afirmar que no existe un único camino. Los caminos que nos anima a emprender no serán iguales y cada protagonista recorrerá su propia ruta. Ahora, atendiendo este llamado, valdría la pena que Colombia tomara la iniciativa de abrir el camino, de la mano de Japón, hacia un comercio justo que corrija los tremendos desequilibrios que le ha traído al mundo el comercio libre impulsado después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de fortalecer la paz y el desarrollo.

Coda. Los tiempos en Oriente y Occidente tienen pulsos diferentes que merecen una debida interpretación. Tenemos una cita pendiente con Japón con un retraso inédito de casi dos años: la designación de un embajador en Tokio. Ojalá el despertador resuene

#### Mario Mitrotti

LO DIVINO Y LO HUMANO LISANDRO DUQUE **NARANJO** 



ATÓNITA QUEDÓ LA COMUNIDAD televisiva de directores ante la muerte del cineasta Mario Mitrotti. Al saber la noticia, apresuraron las grabaciones para ir a las exequias a presentar sus gratitudes. Desde 2017, Mitrotti presidió Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana (DASC), junto a Teresa Saldarriaga, Camila Loboguerrero, Ciro Durán (q. e. p. d.), Yuldor Gutiérrez, Gilberto Valderrama y Adriana Saldarriaga, abogada de derechos de autor. Marta Liliana Rosas también fue del grupo pionero, en 2001. Los tres primeros, por ser miembros de una generación de directores cuya mayor parte de su obra fue hecha en un soporte no digital, alertaron a los millennials de que por fuera del país e incluso aquí se acumulaban derechos de autor de los que eran acreedores y que podían perderlos si no fundaban una sociedad de gestión. Colombia es un país casi a la delantera en el mundo en venta de telenovelas, pero sus directores ignoraban las sumas, algunas cuantiosas, a su favor que esperaban su cobro en muchos países del mundo. Obvio que hubo productos (Café, con aroma de mujer y Yo soy Betty, la fea) que ya se habían impuesto en el mercado extranjero, a pesar de su modesta tecnología audiovisual.

Los de la vieja guardia - Mitrotti, Saldarriaga y Loboguerrero- eran trotamundos avezados en el cine y ese recorrido les permitió saber por sus colegas de afuera -los argentinos, principalmente- el tesoro escondido que aguardaba a los jóvenes de la era digital. Y regresaron a ponerse manos a la obra: convencer a los nuevos directores, que eran escépticos con lo gremial por "mamerto", para que hicieran lobby en el Congreso, en lo que los ayudó la entonces parlamentaria Clara Rojas, que a la larga sacó adelante la Ley Pepe Sánchez, un símbolo del quehacer televisivo en el país. Llegaban con Pepe al Capitolio y los congresistas se rendían ante semejante ícono que los entretenía desde chiquitos. Pepe se murió en 2016, pero Mario, Tere, Camila y Adriana siguieron adelante, hasta que sacaron esa ley, la 1835 de 2017, y a cobrar se dijo. Hoy los millennials reciben cuantías inesperadas por derechos de autor de obras de las que ni se acordaban. El 9 de mayo inauguraron sede propia, con Mario presidiéndola sentado en su silla de ruedas y con respirador, y aclamaron el liderazgo de ese dinosaurio que, con absoluto desinterés, ejerció una empatía pasmosa como anfitrión: les asignaron una retribución honorable a 21 directores septuagenarios, octogenarios y nonagenarios, de los tiempos analógicos.

A Mario, a la semana de ese convite, le pudo la ELA y le llegó la muerte. Llevaba meses esperando esa cita con la entereza de la misión cumplida. Allí estuvimos todos en su funeral, pensando, como Cote Lamus, que "eras uno de esos muertos que hacen crepitar la madera". Abrazos a Mónica y a sus seis hijos.

\* \* \*

Los pequeños paneleros. Otro veterano, Pablo Catatumbo, de Comunes, sacó adelante la semana antepasada el proyecto de ley 047 en plenaria del Senado, para reivindicar la calidad de vida de los pequeños paneleros del país. Renovación de trapiches, apertura de vías terciarias, créditos de fomento y otros beneficios son la expectativa de ahora en adelante para los fabricantes de esos bloques de panela que hacen la vida dulce y saludable en Colombia.

#### EE 18 / O la guerra o la paz

#### LORENZO MADRIGAL



NO ESTOY LEYENDO A TOLSTÓI, SIMplemente escuchando discursos y exposiciones de los dos líderes que más suenan en el país: Gustavo Petro y Álvaro Uribe, ¿habrá que decirlo? El uno, discurseando en zonas cálidas, el Cauca o no sé si al norte, gozándose como orador del tipo Gaitán que ha resultado ser, y el otro, presidente que fue durante ocho años, ahora castigado por sus enemigos políticos y con trazas de ir a una cárcel mil veces politizada.

Es claro que, en una discrepancia, de las muchas que ha vivido la nación, llegar a decir, contono de proclama y ante un público afiebrado, que su permanencia en el mando es una decisión del pueblo soberano y prácticamente sujeta a su capricho es una promesa francamente violatoria de la Constitución Nacional. Siéndolo, a pocos pasos estamos de una guerra civil. Lo han dicho, como quien no quiere decirlo, varios comentaristas. Leemos para estremecernos.

En el otro extremo (a la manera de "don Camilo y Pepón"), el expresidente Uribe, en conferencia dictada en universidad cercana a mi refugio, justifica el aliento que da a las Fuerzas Armadas para hacer respetar las leyes soberanas, viendo a su jefe supremo

desmantelarlas y en cierta forma desalentarlas en la defensa de las instituciones. Tiene cierta razón, aunque no en la insubordinación. Que, además, es darle pie al jefe máximo de la república para que siga afirmando que se le está dando un golpe blando al poder, no tan firme y duro como el que el muy insurrecto y su gente pretendieron darle a la nación. Y, a su manera, se lo siguen dando a la historia del país que todos los días confunden y alteran para educar párvulos socialistas.

El horror de la guerra, ni para qué mencionarlo. A algunos no nos ha tocado vivirla, aunque a muchos compatriotas y coetáneos sí. No es la guerra de los abuelos, de todos modos horrenda, si bien revestida de ciertos episodios de nobleza, hoy desaparecidos. Respeto a los grados militares del adversario y, desde luego, a los derechos humanos. Se regresaba, entonces, de la barbarie, como ahora parece renacer. ¡Qué bárbaros se vieron, hace unos pocos años, los que hoy ocu-

pan las sedes principales de la república!

De acuerdo todos. La guerra no, cuánto de ingenuo tiene decirlo. Y hay que tener cuidado porque este país reacciona. No estamos en la pasividad de otros que llevan historias de dictaduras toleradas. No juguemos con fuego. Hagámosle caso a Humberto de la Calle en el sentido de que estamos violentando las palabras y llegando a extremos. Su rostro de preocupación tiene una arruga más en el ceño y el entrecejo.

Nada, pues, de que yo me quedo en el poder. Ni de que hay que armar a las fuerzas en contra del jefe constitucional. Estar alerta, con argumentos, en defensa de la familia, del trabajo honrado, de las libertades públicas y del buen humor.



Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300 Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### Cartas de los lectores

#### La evolución convergente del antiguo Valledupar

Según la biología, la evolución convergente se define como la evolución de dos o más especies diferentes que adquieren características similares debido a la adaptación al entorno. Este concepto toma relevancia al trasladarlo al contexto de la ciudad de Valledupar. El antiguo Valledupar se caracterizaba por sus calles limpias, el saludo de personas que sin conocerse daban las buenas horas, servicios públicos de calidad, buena sensación de seguridad, abundancia de árboles, rápida movilidad y finalmente el sentido de pertenencia de los nativos y de personas no vallenatas. 20 años atrás, en esta ciudad se respiraba tranquilidad y una sensación de buen vividero marcada por el seudónimo de ciudad emergente que con aires de buen crecimiento económico mantenía orgullosamente el cuidado de sus zonas verdes, respeto ciudadano y desarrollo urbanístico ordenado. Pero con el pasar de los años la ciudad ha ido perdiendo esta identidad casi que al punto de la extinción. Surge el siguiente interrogante: ¿qué factores llevaron a que Valledupar perdiera parte de su identidad? La respuesta se puede resolver aplicando el concepto de evolución convergente, debido al entorno comparativo de progreso de otras ciudades que en su afán por crecer y consumir terminan convirtiéndose en selvas de cemento, lugares fríos y carentes de empatía ciudadana, que se definen por rutinas y afanes marcados por el cumplimiento de horarios laborales, donde al final de cada jornada las personas se deben preguntar si es un día menos de vida o un día más de trabajo.

En la actualidad no se respira el mismo aire en la ciudad, se evidencian problemas de crecimiento urbanístico desproporcionado, saturación en la movilidad, falta de conciencia ciudadana, inseguridad y el deterioro o descuido de zonas verdes y el medio ambiente. Problemas predecibles que otros lugares vivieron o están viviendo en su transición a la categoría de grandes ciudades. Si se conocen las experiencias que han tenido otras ciudades en esta transición, porque se cometen los mismos errores, no es coherente o justo que el crecimiento y desarrollo de una ciudad tengan como resultado la sepultura de su identidad. Qué paradójica es la vida: en algunas ciudades de países desarrollados se está viviendo la tendencia de la despavimentación para restablecer el equilibrio y la conexión con la tierra, literalmente están arrancando el concreto del suelo para que esta tierra expuesta refresque el clima, absorba mayor cantidad de agua y surja nueva vida. Los ciudadanos tenemos la falsa creencia de que a más cemento, mayor es el progreso de la ciudad, entonces, ¡que viva el cemento! Yeison Orlando Torres Mejía

#### **DE LABIOS** PARA AFUERA



#### Soy testigo de diferentes procesos que van más allá de los carrotanques".

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En entrevista con la revista "Semana", López dijo que puede corroborar las denuncias hechas por Sneyder Pinilla y que quiere aportar las pruebas a la Fiscalía. "Cuando se ganan elecciones no tenemos congresistas. Tenemos empresarios que tienen que llegar a cumplir, a pagar sus deudas y a recibir utilidades de la inversión que estaban haciendo", agregó.

#### Mheo



#### O guetos o inclusión: problema de fondo

#### DANIEL MERA VILLAMIZAR



LA POETA Y ESCRITORA PIEDAD BOnnett sugirió en su columna de El Espectador que para apoyar el surgimiento de escritores afrocolombianos es mejor, a corto plazo, dar "becas de ingreso a talleres de escritura de alta calidad", en lugar de "propiciar talleres de creación sólo de afrodescendientes". La primera opción los "integraría a una realidad diversay compleja", y la segunda "los encierra en una burbuja, en un gueto".

La perspectiva de la poeta puede enmarcarse en el "universalismo focalizado". Recomienda para el mediano y largo plazo "hacer más ferias del libro que permitan intercambios y promoción de talentos locales, llevar más talleres a las regiones, actualizar permanentemente las bibliotecas". Si esto se hace en zonas de mayoría de población negra, sin excluir a los no afros, habría un ecosistema del que saldrían más poetas y narradores afrocolombianos.

Es la misma discusión que hay con la idea del Gobierno de crear "universidades

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras". La estrategia natural sería elevar la calidad y la cobertura de las universidades con sedes en Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Turbo y ampliar los mecanismos de acceso de los bachilleres de estas subregiones a las mejores universidades del país.

¿Por qué salen estas ideas que desafían nuestro sentido común? Por una razón que incumbe a todos: quieren apartar a los afrocolombianos del proyecto de nación que hemos tenido, moderno y liberal, para crear poderes propios basados en la identidad étnico-racial, a la que le dan un alcance cultural que no tiene.

Que hay un proyecto político de invención étnica, que exige alineación o militancia para poder obtener los beneficios, puede verse en la convocatoria que preocupó a la poeta Piedad Bonnett. "Si eres un liderazgo que busca la construcción de nuevos horizontes para las comunidades étnicas de Colombia desde la escritura, inscribete".

No es un llamado abierto donde quepan los poetas que solo quieren expresar sus tormentas interiores (tal vez la doble conciencia de negro y colombiano), los narradores sin pretensiones sociales (un discípulo de Borges no aplica) o los políticamente incorrectos que piensen que las "comunidades étnicas" @DanielMeraV

serían rurales y no la gran mayoría de población urbana negra. Hay que pensar como el otorgante del beneficio o fingir que es así.

En una sociedad libre y pluralista es normal que haya este tipo de proyectos étnico-políticos. Lo que no resulta normal es que se adopte desde el Estado, como "pensamiento único", restringiendo la diversidad de aproximaciones dentro de una población particular. Un ejemplo son las convocatorias de estímulos del Ministerio de Cultura. Lo mismo hace la cooperación internacional.

El actuar de algunas empresas y universidades privadas en este tema es más llamativo: ignoran que las ideas "étnicas" tienen consecuencias para su propia visión. Les parece genial, "en la onda", la foto, el titular y el párrafo en el balance social y todavía no descubren que no es "sostenible" esa forma de inclusión.

Se lamentan del radicalismo de la vicepresidenta y del ideologismo del movimiento social afro, de los problemas de la consulta previa, de las propuestas descabelladas, pero no se toman el trabajo de analizar si la aproximación que comparte Piedad Bonnett es mejor opción para ayudar al progreso y a la integración de los afrocolombianos en la sociedad.



#### ANTIEDITORIAL

En respuesta al editorial del 15 de mayo de 2024, titulado "El corto y mediano plazo de la energia en el Caribe".

#### La crisis de energía en el Caribe viene de atrás

#### **BERNARDO CONGOTE\***

EL EDITORIALISTA DE EL Espectador habría sido inducido al error. Comenzando porque pretende diagnosticar el decenal problema energético de la costa Atlántica solo con datos del año 2023. Arriesga errar el editorial omitiendo mirar hacia los años 70-80 del siglo pasado, cuando los partidos políticos costeños quebraron (¿se robaron?) a las siete empresas departamentales de energía, e ignorando que desde los años 90 hasta el presente las empresas prestadoras de energía han estado en crisis: primero, comenzando los 2000 (Electricaribe y Electrocosta) y, luego, quebrando en 2016 (Electricaribe). Yomitiendo, entre otras, que esa región se ufana de practicar "la cultura del no pago" asumiendo que la energía debería ser, si no gratuita, pagada al capricho del consumidor. "Cultura" que cobija a costeños de todos los estratos.

¿Es cierto o falso que en el Country Club de Barranquilla se discutía jocosamente cuál de los constructores locales diseñaba el mejor sistema para robarles energía a las empresas prestadoras? ¿Qué veracidad tendría así la afirmación editorial de que "los habitantes de la región Caribe llevan muchos años de frustración y tarifas indig-

nas"? ¿Frustración? ¿Indignidad? ¿Acaso lo frustrante no es que ahora todos los colombianos estemos pagando gran parte de las deudas que dejó Electricaribe para ser subastada en 2020? ¿Acaso lo indigno no es que los costeños sean los únicos colombianos que no pagan o se ufanan de no pagar la energía eléctrica? ¿Acaso no es indigno ni frustrante que, por tercera vez en 40 años, la cultura del no pago otra vez esté a punto de quebrar a Air-e y Afinia, nuevas empresas que operan la prestación del servicio? ¿No es indigno ni frustrante que estas empresas estén en crisis ahora mismo, apenas cuatro años después de la citada subasta? ¿No es indigno ni frustrante que los costeños nos

¿Por qué ninguna solución incluye que los legisladores conservadores y liberales costeños tengan el valor de mostrarse cómplices de esta crisis sin fin?".

echen el cuento de pagar tarifas "indignas", cuando un 20 % de los usuarios cometen robos contra su sistema energético? ¿Olvidan en el Caribe que en 2020, cuando EPM y la Empresa de Energía de Pereira ganaron la subasta el servicio, se "adelantó el carnaval" sin que se crearan mecanismos para evitar el robo continuo ciudadano? ¿Olvidan los costeños que, habiéndose tomado 30 años para salir de la primera quiebra politiquera, se tomaron solo 18 para quebrar a Electricaribe y ahora solo cuatro para volver a quebrar a los nuevos prestadores? ¿Indignación? ¿Frustración? ¿Por qué ninguna solución de corto plazo supone que los costeños (como sí los paisas, bogotanos, vallecaucanos o tolimenses) paguen la energía que consumen? ¿Y se ponen "dignos"?

¿De dónde argumenta el editorial que la temperatura del Caribe sea una "explicación" de la crisis? ¿Acaso no son Bogotá, Tunja y Pasto las únicas tres urbes frías de Colombia? ¡Por favor! ¿Por qué ninguna solución incluye que los legisladores conservadores y liberales costeños tengan el valor de mostrarse cómplices de esta crisis sin fin? ¿Y se sienten "frustrados"? :Indignados?

\* Exasesor del despacho de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2003-2007.

#### La UE y su influencia frente a potencias no occidentales

#### DOUGLAS QUIROGA LÓPEZ

LA UNIÓN EUROPEA SE ERIGE como un poderoso instrumento geoeconómico para Occidente, gracias a sus abundantes recursos económicos que le permiten incentivar o sancionar las acciones de otros actores a escala global. Ejerce una gran influencia para promover comportamientos acordes con sus intereses, como la occidentalización de países, fomentando su liberalización o aislándolos si no se adaptan estructuralmente al mercado global.

Es evidente el interés de este bloque por impedir el progreso económico y cultural de potencias no occidentales como Rusia, China e Irán, a las cuales combate con sus recursos económicos. Aunque está pagando un alto precio por lograr objetivos políticos, solo el tiempo revelará el éxito de estas medidas, ya que la Unión Europea tiene proyectos a largo plazo en el escenario internacional. Cabe preguntarse si podría solucionar con mayor facilidad los problemas internos de sus miembros, dado que sus recursos, aunque abundantes, son limitados e implican sacrificar y priorizar otros asuntos políticos.

En el caso de Rusia, se libra una guerra proxy, donde ambos bandos se enfrentan a través de Ucrania por el control de un territorio con gasoductos que suministran a Europa un valioso recurso energé-

tico. Como en toda guerra, hay una dimensión mediática que busca justificar a un bando y demonizar al otro, cambiando la perspectiva de los demás. Por ello, intentan cerrar los medios de sus antagonistas, alegando que el otro se vale de la desinformación mediante sus canales de comunicación. Una vez más, Europa se encuentra dividida en bloques que no buscan la reconciliación, sino el dominio.

Es notable cómo organizaciones y naciones tienen el poder de determinar el progreso de otros dentro de la lógica capitalista mundial. Por ejemplo, la Unión Europea busca competir con China en materia de microchips, invirtiendo €43.000 millones en proyectos tecnológicos. Esta medida es bastante diplomática en comparación con las tomadas contra otros actores, ya que China es uno de los mayores socios comerciales de la Unión Europea, lo que genera una interdependencia que imposibilita o haría irracional toda confrontación abierta.

No se puede decir lo mismo en el caso de Irán, donde la Unión Europea no duda en sancionar directamente a este actor por sus actividades comerciales, como la venta de drones y misiles a Rusia, algo que consideran inaceptable. Por ello, propone sancionar al país y a las empresas que allí fabrican estos productos, para que la producción enfrente más obstáculos, como altos precios o la escasez de recursos necesarios.

El poder de la Unión Europea es tan importante que puede provocar conductas de acuerdo con sus intenciones. En la actualidad, sus ideales explícitos siguen siendo promover la democracia y los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, un actor tan poderoso debe ser vigilado no solo por sus actores internos sino también por actores externos que puedan hacer críticas constructivas a la organización, para evitar que se desvíe de sus ideales y se convierta en un peligro no solo para Occidente sino para el mundo en general. Y es que, con tantos actores con incentivos para su desarrollo económico y tan pocos dispuestos a satisfacerlos, un actor tan poderoso como la Unión Europea podría quedar impune gracias a su capacidad de generar dependencia económica, siendo muy pocos los que se atreverían a confrontarla. Esos son los peligros de lo que denominaré "monopolios internacionales", que concentran la mayor parte de la riqueza y el capital del mundo, sin un contrapeso efectivo hasta el momento.

La Unión Europea se erige como un poderoso instrumento geoeconómico para Occidente, gracias a sus abundantes recursos económicos que le permiten incentivar o sancionar las acciones de otros actores a escala global".

#### Foto de la semana



San Pedro de Milagros, Antioquia. / Israel Restrepo (@israel\_restrepo)

Envianos tu propuesta para La página del lector al correo elespectadoropinion@gmail.com, indicando tu nombre completo y la categoría en la que quieres participar. Columna del lector: Cualquier tema es bienvenido, lo importante es convencer con argumentos. Extensión máxima: 600 palabras. Antieditorial: Cuéntanos en un texto por qué estás en desacuerdo con cualquiera de los editoriales publicados en El Espectador. Extensión máxima: 500 palabras. Foto de la semana: Muéstranos la mejor fotografía que hayas tomado. Buscamos imágenes de buena calidad. Tamaño máximo de archivo: 3.0 MB. Sé original. No caigas en lugares comunes ni repitas el contenido abordado por otros. Esperamos textos bien escritos, sin errores de redacción ni ortografía. Comprueba todos los datos y las fuentes que citas. Evita el lenguaje pretencioso y burocrático. Atrévete a disentir. Nos gustan los enfoques inesperados y distintos. Sé respetuoso. No tendremos en cuenta propuestas que contengan insultos, afirmaciones falsas o inciten a delitos. Evita enviarnos contenidos que ya hayan sido publicados antes en otros medios. Tu colaboración debe ser exclusiva para El Espectador.

#### La pijama, el código de vestimenta para Morat en El Campín

La banda bogotana se presentará en El Campín, de Bogotá, el 6 y el 7 de julio. Por redes sociales la banda estableció un código de vestimenta para su concierto en la capital del país: pijama.

Martín Vargas, cantante y baterista de la agrupación, pidió a los asistentes que "piensen" alternativas, pues "el universo de las pijamas es infinito. Puede ser la camisa de una campaña política de hace 15 años y unos pantalones rotos, hasta la camisa del exnovio".

La idea de la banda al instaurar esta etiqueta es que la gente "juegue con su imaginación". Advirtió que van a dar más información y referencias visuales al respecto "muy pronto" para que todo el que asista pueda disfrutar de la experiencia al máximo.

Cabe mencionar que el músico, en su rol de diseñador, presentó una colección de la marca General en una pasarela de la reciente edición del Bogotá Fashion Week, que finalizó el viernes 24 de mayo. El baterista de la agrupación pidió a los fanáticos "jugar con su imaginación".

## Cine

La película está en salas desde el 23 de mayo

### Chris Hemsworth y la manipulación de los dictadores

En "Furiosa", la más reciente entrega de la saga de "Mad Max", dirigida por George Miller, el actor interpreta a un despiadado villano. En esta entrevista Hemsworth habla, entre otras cosas, de las herramientas de las que dispuso para darle vida al mal.

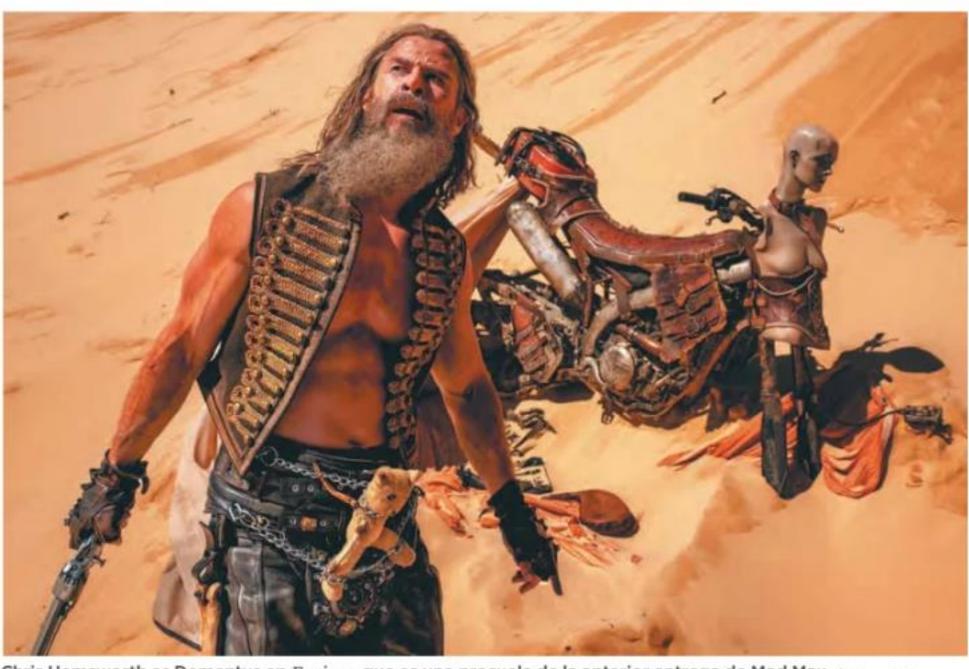

Chris Hemsworth es Dementus en Furiosa, que es una precuela de la anterior entrega de Mad Max. / Warmer Pictures

REDACCIÓN ENTRETENIMIENTO

Hemsworth cumple todos los requisitos para encantar públicos dentro y fuera de la pantalla. Su presencia escénica y carisma, tanto en la vida real como en sus películas, le han creado una imagen en la industria. Pareciera que tuviera la respuesta muy elaborada para todo. Es un hombre profundo y metódico que se consagra a cada uno de sus personajes. Dementus es su muestra más reciente. En esta nueva entrega de la saga de Mad Max el australiano pasó por una rigurosa transformación psicológica y física para darle vida a un villano implacable. Dictadores y otras personalidades manipuladoras hicieron parte de su universo creativo.

#### Cómo australiano, ¿puede describir cómo lo ha impactado el cine de George Miller?

Mad Max tuvo un gran impacto en mi infancia. Incluso influyó en mi deseo de ser actor y estar en este espacio. Tengo recuerdos muy vívidos y nostálgicos de ver Mad Max cuando pequeño y luego hablar con mi padre de las motos, los coches y el mundo que George (Miller), creó. Y así, al ser parte del mundo, años después, todavía me siento como ese niño que ve la película por primera vez. Siento la misma emoción y entusiasmo, y es un sueño hecho realidad.

#### ¿Recuerda qué le vino a la mente cuando leyó el guion de "Furiosa"?

Recuerdo que me impresionó mucho la carpeta que me entregaron. No era un guion tradicional. Tenía guiones ilustrados, imágenes, pasajes de información como los que verías en una novela gráfica, y luego diálogos y escenas. Sin duda, es la forma más inmersiva de leer un guion. No sé por qué otros directores no lo hacen así más a menudo (risas).

#### ¿Cuál fue el proceso para encontrar a Dementus?

Con George hubo muchas discusiones en nuestra primera reunión, varios años antes de comenzar a filmar, sobre psicología y filosofía, sobre dictadores y grandes figuras dominantes a lo largo de la historia con el rasgo común de presentarse como omnipresentes, etéreos y divinos; con la capacidad de manipular a un grupo vulnerable de personas diciéndoles: "Conozco tus problemas y sé quién los causó. Sé cuáles son tus miedos y sé cómo resolverlos". El rasgo común de manipulación que vemos en los dictadores es algo que queríamos inculcar en el personaje. Las ideas, los detalles sobre lo que hablaban e incluso la presentación física. ¿Cuál es la versión de un emperador en Wasteland? ¿Cómo se va a vestir? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué tipo de extravagancia y carisma mostrará para reunir a este grupo de motociclistas y personas que lo seguirán? Todo eso.

#### ¿Cómo logró desarrollar eso junto a George Miller mientras avanzaban en la producción?

la capacidad de manipular a un grupo vulnerable de personas diciéndoles: "Conozco tus problemas y sé quién los causó. Sé una investigación y un descubricuáles son tus miedos y sé cómo Fue un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricuia miento constante sobre lo que vemos en dictadores es conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a un gran lujo haber tenido conversaciones durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y un descubricular a una final durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y una descubricular a una final durante dos o tres años antes del rodaje; era una investigación y una descubricular a una final durante dos o tres años antes del rodaje; era una final durante dos o tres años antes del rodaje; era una final durante dos o tres años antes del rodaje; era una final durante dos o tres años antes del rodaje; era una final durante dos o tres años antes del rodaje; era una final durante dos o tres años antes del rodaje; era una final durante dos o tres años antes del ro

íbamos a hacer. Teníamos este guion que era prácticamente una biblia, que cambió de alguna manera, pero fue nuestra estrella del norte de principio a fin. E incluso si se hicieron cambios, que se debieron a una serie de debates maravillosos, creativos y colaborativos. También con preguntas como: ¿podríamos intensificar este momento de alguna

El rasgo común de manipulación que vemos en los dictadores es algo que queríamos inculcar en el personaje".

manera? ¿Podríamos enfatizar esta secuencia de acción o este acto violento al hacer esto? George tiene gran conocimiento y experiencia, conoce todos los ángulos de este proceso y ha estado creando esta franquicia durante 45 años, pero aún agradece opiniones y colaboraciones que alguien le pueda brindar. Fue una completa alegría.

## Anya Taylor-Joy ha creado una figura solitaria en el mundo de un loco. ¿Cómo fue crear esta dinámica entre este señor de la guerra y este guerrero en ciernes?

Ella es fantástica. Hay una cantidad increíble de supresión de la vulnerabilidad y el miedo, debido al mecanismo de supervivencia del personaje y al hecho de estar en Wasteland, y de no poder mos-

trar nada que se parezca remotamente a la empatía, a la vulnerabilidad, a la debilidad o al miedo. Creo que hay muy pocas personas en el planeta que puedan decir tanto haciendo tan poco, y ella tiene ese don maravilloso y es ferozmente protectora con el personaje.

Eso realmente ayudó a motivar e informar cómo Dementus necesitaba operar, para que ella sintiera tanto disgusto, resentimiento y rabia.

#### El maquillaje lo transformó por completo. ¿Cómo contribuyó eso a su interpretación?

Me recogían en el hotel a las 3:00 a.m. y permanecía cuatro horas en la silla de maquillaje. Eso ciertamente generó una cantidad justificable, muy necesaria, de ira reprimida que se me permitió mostrar frente a la cámara. Así que lo usé a mi favor. Fue una verdadera lección de quietud y no soy bueno para quedarme quieto. Me dio mucho tiempo para pensar en el personaje y lograr desarrollarlo.

#### Finalmente, ¿qué tipo de experiencia le espera a la audiencia?

Creo que lo que es único de esta película, incluso de las demás de la saga Mad Max, es que se desarrolla a lo largo de 15 años, por lo que la extensión es mucho mayor. Existe una especie de cuento épico de Shakespeare: la mezcla de poder y una verdadera batalla de ingenio de The Immortan Joe, Dementus y Furiosa, que luchan por estos recursos para sobrevivir. Esta película es de alto octanaje, llena de adrenalina y acción, pero también es una historia de personajes reales.

\*\*\*

Hemsworth, además de cumplir uno de los sueños de su infancia, tuvo nuevamente la oportunidad de trabajar con un miembro de su familia: su esposa, Elsa Pataky (alerta de spoiler) quien interpreta a dos personajes contradictorios. Recordemos que el actor también actuó con su hija India Rose en Thor: Love and Thunder. El es un hombre de familia y lo dejó claro luego de recibir hace un par de días su estrella en el Paseo de la Fama, donde afirmó: "Quiero darle las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado durante toda mi carrera a mi lado, animándome y apoyándome sin cesar. No olvido que ella dejó de lado sus sueños para apoyar los míos. Siempre estaré en

#### Sudoku

|   |   | 7 |   |   | 8 |   | 9 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 4 | 5 | 8 |   |
| 7 | 5 | 1 |   |   |   | 9 | 4 |   |
|   |   |   | 3 |   | 9 |   | J | 1 |
|   | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   | 2 |   | 7 |   |
|   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 1 | 6 |   |   | 7 |   |   | 2 |

| - 1 | 10 |   |   |   |   |   | 7 | 4 |
|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|
|     |    |   | 6 |   |   |   | 9 | 1 |
| 4   | 2  | 9 |   |   |   |   |   |   |
|     | 8  |   | 1 | 6 |   |   | 4 |   |
| 1   |    |   | 5 | 8 |   |   |   |   |
|     | 6  |   |   |   |   |   |   |   |
| 9   |    |   |   |   |   |   |   | 2 |
|     |    | 6 |   | 3 |   |   |   |   |
| 5   |    |   | 7 |   | 9 | 8 | 1 |   |

#### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                                           | 6                                        | 6                                              |                                                 | Sumergí-<br>moselo | Disyuntiv<br>a de<br>estado<br>gringo | Invertido,<br>suertes<br>de torero | Cede                | Adqui-<br>rieses<br>cordura |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                           | 13                                       |                                                | Allí nació<br>López<br>Pumarejo                 |                    |                                       |                                    |                     |                             |
| N                                         | 7                                        |                                                | Desechos<br>corporale<br>s<br>De las<br>órbitas |                    |                                       |                                    |                     |                             |
|                                           | PI., rol de<br>Joaquin<br>Phoenix<br>(1) | Ahí, en-<br>cendido<br>Este<br>come de<br>todo |                                                 |                    | Inmo-<br>vilizas                      |                                    | Llenó de<br>líquido |                             |
| Unto de<br>res, plural                    |                                          |                                                |                                                 |                    |                                       |                                    |                     |                             |
| Boyacen-<br>se de<br>Úmbita               |                                          |                                                |                                                 |                    |                                       |                                    |                     |                             |
| cautivo,<br>plural (2)                    |                                          |                                                |                                                 |                    |                                       |                                    |                     |                             |
| Ubicados                                  |                                          |                                                |                                                 |                    |                                       | Símbolo<br>del<br>germanio         | )                   |                             |
| Pones<br>huevos                           |                                          |                                                |                                                 |                    | ¡Auxilio!<br>Una<br>pareja            |                                    |                     |                             |
| Invertido,<br>Alain y<br>Tony,<br>actores |                                          |                                                |                                                 |                    |                                       | X                                  | 1                   | 1                           |
| nvertido,<br>usarė<br>natas               |                                          |                                                |                                                 |                    |                                       | 1                                  |                     |                             |
| Muy<br>simples<br>tipos                   | )                                        |                                                |                                                 |                    |                                       |                                    | The second          | 1                           |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Moloc, Afino, At, AUC, De púas, Etas, Ell, Miras, On, Lalo, Mao, Rise, ISS, a.C., No, Danés, Asese. Verticales: Demorada, Etilicas, Aparas, Ne, Matusalenes, Of, Ose, Liase, Mi, ONU, Loas, Cochinos.



Géminis (22 may. - 21 jun.)
Ten cuidado con todo lo
que hagas, porque estás
yendo por un camino
donde los demás no
quieren compartir contigo.
Número del día: 7.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
Evita hoy las críticas
porque podrías herir la
sensibilidad de quienes
más quieres sin ser esa tu
intención. Sé un poco más
prudente. Número del día: 1

Leo (24 jul. - 23 ago.)

Podrás expresar todo lo que hay dentro de ti sin temores, las personas del entorno cercano te ayudarán a salir de la crisis.

Número del día: 9.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)
Analiza qué es lo que no te gusta de tu vida y la forma en la que te relacionas con los demás porque lo estás proyectando.
Número del día: 5

Libra (24 sep. - 23 oct.)
Hoy empezarás a solucionar
tus problemas con mucho
tacto y sabiduría sin
darle poder a los demás.
Recibirás una gran noticia.
Número del día: 20.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Tu suerte estará activada positivamente durante todo el día, aprovecha esta bendición universal para poner las cosas en su sitio. Número del día: 12.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) Tu mundo emocional quizá esté algo alterado hoy, así que tendrás que respirar para poder avanzar. Mantén la boca cerrada. Número del día: 6.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Serás capaz de terminar y de dejar ir lo que se tiene que ir. Tienes que cambiar de página por tu bien y el de tus emociones. Número del día: 7. Acuario (20 feb. - 20 mar.) Estás en un momento de cambios en el que también podrás liberarte de comportamientos que no son apropiados con los demás. Número del día: 3.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Algo nuevo está llegando y reemplazará lo viejo, lo que ya no sirva para avanzar en la vida debes descartarlo sin pensarlo. Número del día: 4.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)
Hoy será un día en el que
deberías dominar tu orgullo
y aceptar la realidad que
te rodea. Te está costando
mucho trabajo perdonar.
Número del día: 10.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Es posible que hoy suceda algo que te desconcierte, pero no debes perder la calma, era lo que buscabas. Número del día: 0.



EE 22 /

#### Henao, campeón en Antioquia

Tras cinco días en competencia, concluyó ayer en Medellín la Vuelta a Antioquia 2024 con victoria en la última etapa de Johan Colón (Orgullo Paisa). El título de la clasificación general fue para el experimentado **Sergio Luis Henao**, del equipo Nu Colombia. El podio lo completaron el también antioqueño Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) y el boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Shimano), segundo y tercero respectivamente.



#### Colombia ganó el Panamericano de Ciclismo

La selección colombiana de ciclismo de ruta sumó su octavo título consecutivo tras imponerse en el medallero general de los Campeonatos Panamericanos de Ruta, que se celebraron en São José dos Campos (Brasil), donde se lograron ocho medallas: cuatro oros, dos platas y dos bronces. Las preseas doradas que ganó el país fueron obra de Walter Vargas en la contrarreloj individual élite, Robinson Rincón en CRI Juvenil y Luciana Osorio, por partida doble, gracias a sus victorias en las pruebas de fondo y contrarreloj, ambas en la categoría juvenil.

#### Verdades a medias

ANTONIO CASALE



## Deportes



FERNANDO CAMILO GARZÓN

fgarzon@elespectador.com
@GernandoCGarzon

Durante las últimas tres semanas, Daniel Felipe Martínez se olvidó del mundo. Lo confesó ayer, luego de bajar del podio en el Giro de Italia, el mejor resultado de su carrera deportiva. "Me aislé completamente de las redes sociales y del mundo exterior. Solo mantuve el contacto con mi familia, el resto del tiempo solo pensaba en la carrera. Quería concentrarme solo en hacer bien las cosas y recuperarme bien", dijo después de completar la etapa 21 en Roma, donde Tadej Pogacar se coronó campeón y él quedó segundo.

La clave de su histórico resultado, confesó Martínez, fue su ensimismamiento. La cámara de eco en la que se encerró para fortalecerse, dominar la ansiedad de la carrera, la presión de los resultados, el miedo de la ruta y, finalmente, medir la esperanza de la victoria. Cada día, después de las etapas, el colombiano del Bora llegaba al hotel a reflexionar. Intentaba leer un rato, antes de analizar la etapa del día siguiente. Con la cabeza fresca, pensaba en sus emociones, los sentimientos que podían llevarlo al podio. "De esa introspección, lo más importante era entender el proceso. Ver si estaba mejorando día a día y, al mismo tiempo, ver si eso me estaba afectando como persona", dijo el soachuno antes de montarse en la bicicleta para ir a celebrar en Roma.

Loque consiguió Martínez, siempre tan cauto, reflexivo y medido en sus declaraciones, puede considerarse, en contraste, una gesta histórica. En una época en la que Colombia se sentía lejos de los podios del ciclismo, el cundinamarqués volvió a poner al ciclismo nacional en el panorama, siendo el sexto colombiano que se sube al podio en el Giro de Italia tras Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Miguel Ángel Supermán López.

Colombianoestabaen un podio de una gran vuelta desde 2021, cuando Egan Bernal ganó el Giro de Italia. Y en ese triunfo, Daniel Martinez también fue protagonista, siendo el gregario de lujo del zipaquireño y que lo salvó en su momento de peor angustia en la montaña. Muchos recordaron la imagen del soachuno, con el puño cerrado alentando al pedalista de Ineos para mantener la maglia rosa. Tres años después, Colombia festeió al mismo ciclista

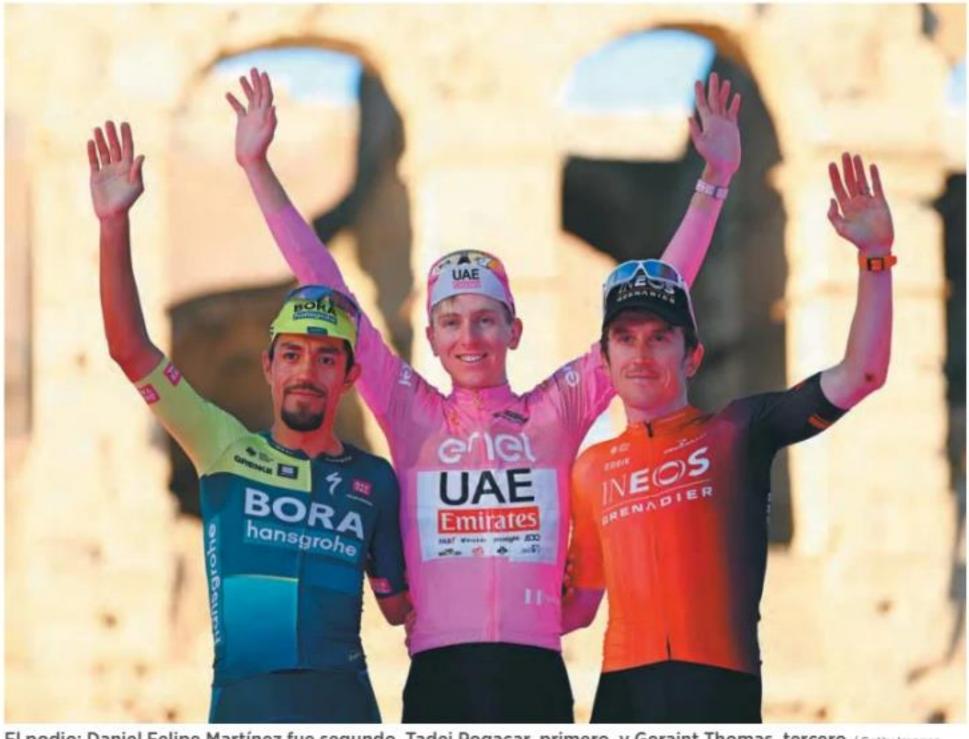

El podio: Daniel Felipe Martínez fue segundo, Tadej Pogacar, primero, y Geraint Thomas, tercero./ Getty Images

Histórico podio de Daniel Martínez en Italia

## La introspección del subcampeón del Giro

El soachuno, tras casi una década en Europa, consiguió el logro más importante de su carrera.

en el que calificó como uno de los momentos "más felices" de su vida.

"Llevo bastantes años estudiando y trabajando en mí mismo. He tratado de entender para qué estamos acá. Y esa base es la que cambia la perspectiva de la vida, lo que marca la diferencia. Mi gran inspiración son mis hijos. Son las personas que me ponen más presión, a ellos es a los que quiero impresionar, darles el mejor ejemplo", dijo Martínez al hablar de la introspección que lo llevó al inolvidable logro.

No es una sorpresa el resultado de Daniel Felipe Martínez, un corredor que llegó a Europa hace casi ocho años y fue campeón del Critérium du Dauphiné en 2020, de la Vuelta al País Vasco en 2022 y de la Vuelta al Algarve en 2023. En el Giro de Italia ya había sido quinto en 2021 y en el Tour de Francia ganó una etapa en 2020.

pedalista de Ineos para mantener la maglia rosa. Tres años después, Colombia festejó al mismo ciclista

En entrevista con El Espectador, el exciclista Santiago Botero
dijo que, antes de que comenzara la

Miguel Ángel López.

carrera, ya sabía que Martínez iba a tener un gran desempeño: "Lo vi juicioso, entrenando con una serie de trabajos muy intensos y bien hechos. El año pasado, por temas de salud, no pudo dar el mejor rendimiento. Esta vez, el cambio de equipo y su nueva mentalidad fueron una combinación perfecta para ganar confianza".

Víctor Hugo Peña, otro ciclista hoy retirado, también le dijo a este diario que el resultado de Martínez no es sorpresa: "Este Giro es

Daniel Martínez se unió a los colombianos que han sido podio en el Giro: Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Miguel Ángel López.

el resultado de una carrera disciplinada de un corredor talentoso. Es una enseñanza para todos. Los ciclistas no surgen y ganan de una. Él viene un proceso largo. No es casualidad: la vida y el ciclismo le debían un momento así".

Daniel Felipe Martínez desarrolló una madurez que hoy lo llevó al podio de una gran vuelta. ¿A qué puede aspirar ahora? Por ahora no le preocupa, hay dudas sobre lo que le depara el futuro inmediato. "De momento, vamos a disfrutar lo que hicimos acá. En una semana, debemos mirar cómo nos organizamos. Al final, no sé bien si iremos al Tour o a la Vuelta. Hay que tener en cuenta que también los Olímpicos son una posibilidad, y el Mundial está interesante".

El sueño olímpico le interesa; no lo descarta, más bien lo anhela. Lo confesó mientras se iba sonriente, a descansar, después de 21 días de guerra: "Ojalá se dé, quiero ir a París". En el fútbol hay poco campo para las verdades absolutas, aunque quedan algunos mitos por derribar. Por fortuna, la evidencia ayuda a destronarlas en pro de lo más lindo que tiene este deporte, que es la capacidad de sorprender.

Siempre se ha creído que un equipo nacional debe estar integrado por los mejores jugadores del momento a la hora de la convocatoria, pero resulta que no necesariamente debe ser así. El equipo de Lorenzo lo demuestra, como lo hizo el de Pékerman. El primero, alumno aventajado del segundo, armó un equipo en 2012 con hombres que no necesariamente eran titulares en sus clubes y a pesar de ello fueron vitales en la conformación de la selección más exitosa de la historia, la que llegó a cuartos de final en Brasil. Abel Aguilar, Pablo Armero, James Rodríguez e incluso Falcao fueron, siempre que estuvieron bien físicamente, titulares en el equipo de todos, aunque fueran suplentes en sus clubes. Ahora, Lorenzo lo aplica con Santos Borré, James, Mina e incluso Santigo Arias.

Pasa en el resto del mundo y con países que pelean mundiales, como es el caso de Olivier Giroud en Francia. También sucedió mucho tiempo con Hazard en Bélgica. Es que al final, así se vean cada dos meses, se trata de armar equipos, colectivos con movimientos memorizados para poder marcar diferencias más frecuentemente. Sin embargo, sigue en la creencia popular el hecho de que basta con estar bien a la hora de la convocatoria para ser titular.

Ahí va otra verdad que se da por absoluta y está lejos de ser. Se cree que un proceso es tener el mismo técnico durante muchos años. Casos como el de Alex Fergusson en Manchester United, el Muñeco Gallardo en River o Guardiola en Manchester City y en el Barcelona, quienes ganaron todo una y otra vez durante mucho tiempo, nos hicieron creer que cualquiera que lo hiciera iba a ser exitoso. Pero un proceso es mucho más que eso; también, puede ser mucho menos que eso. Para comenzar, el tiempo no tiene nada que ver con los resultados.

El norte de Real Madrid siempre ha sido el mismo independiente de que esté en el banco Mourinho, Zidane o Ancelotti. En nuestro país el último gran proceso, el de Atlético Nacional, contó con tres entrenadores en sus mejores años. Lo que comenzó Santiago Escobar lo fortaleció Juan Carlos Osorio y lo cambió por una Libertadores Reinaldo Rueda. En los cuatro años de Gamero al frente de Millonarios, Nacional y América han levantado más títulos. Procesos de seis meses, como el de Deportivo Cali, Junior y Tolima, dos veces han sido campeones una vez, al igual que el azul.

Lo único que tienen en común los campeones en todo el mundo es que cuentan con buenos futbolistas. Casos como el de Leicester hace ya casi diez años en Inglaterra son una excepción. Los verdaderos procesos no dependen del tiempo del DT en el cargo, sino de los resultados y los resultados están más cerca de lograrse cuando se cuenta con buenos jugadores.

#### David Alonso ganó en Barcelona y es líder de la categoría Moto3

El piloto colombiano David Alonso (CF-Moto) se llevó una importante victoria en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, que se disputó este domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña, por delante de los españoles Iván Ortolá (KTM) y José Antonio Rueda (KTM). Se trata de su cuarta victoria de la temporada y la octava de su carrera de-

portiva. Brillante momento del colombiano de orígen español que recuperó el liderato del mundial de la categoría, en la que el año pasado ocupó el podio.

En suelo catalán, Alonso supo esperar el momento propicio para acceder al liderato de la carrera, cambiar el ritmo y vencer con autoridad; es líder del mundial, con 118 puntos, 14 más que el español Daniel Holgado (104). El neerlandés Collin Veijer es tercero, con 75 puntos.

La próxima parada del Campeonato Mundial de Moto3, tercera categoría de la MotoGP, será el Gran Premio de Italia, que se realizará en el Autódromo Internacional del Mugello el 2 de junio.

David Alonso Ileva cuatro victorias en la temporada de Moto3 y lidera la clasificación, con 118 puntos.

### Deportes

#### La humillación de Millonarios

JORGE TOVAR

JORGEATOVAR



Cayó eliminado Millonarios en el torneo doméstico y, hace semanas, en la Copa Libertadores. A los hinchas nos duele, pero perder es parte del fútbol. Incluso si el entrenador hace cambios que no resultan. Lo que es inaceptable es perder haciendo lo que se hizo en Pereira. A falta de más de 20 minutos de partido, Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, empezó a perder tiempo, cambiarse guayos, desmayarse... En ese momento eran 11 contra 11.

equipo del mundo en El Dorado. 1982. Campeón de Europa en 1980,

Hasta en su momento más triste, ganó una Copa Merconorte. Copa menor, pero reflejo de que aun en las malas la camiseta exige respeto. Durante muchos años, Millos fue el "Real Madrid" de Colombia. Si deportivamente ese privilegio se perdió hace rato, la mentalidad institucional debe mantenerse. Los blancos también han perdido, incluso goleados, pero su grandeza radica en entender que perder es aceptable, despreciar la camiseta es inadmisible.

Por eso a un ídolo como Juanito lo echaron del Madrid por pisarle la cabeza a Mattheus una noche aciaga de Copa de Europa. Los alemanes, cuya selección en 100 años ha tenido 12 seleccionadores, echa-Millonarios no solo fue el mejor ron al entrenador Jupp Derwall en

subcampeón del mundo en España 1982, hizo tongo con Austria en primera ronda para eliminar a Argelia. Aquel día, unos y otros acordaron dejar de jugar después del minuto 10, pues con el 1-0 a favor de Alemania, ambos equipos clasificaban a segunda ronda. Más que la trampa, molestó su filosofía.

Derwall fue contundente: "Que-

Durante muchos años, Millos fue el "Real Madrid" de Colombia. Si deportivamente ese privilegio se perdió, la mentalidad institucional debe mantenerse.

ríamos avanzar, no jugar al fútbol". Inaceptable para los teutones. Una de mis primeras columnas deportivas fue hace unos 20 años, en Futbolred, aún un portal independiente. Mayer Candelo había pisado (y algunos decían escupido) la camiseta de Millonarios. "La camiseta se respeta" titulé en aquella ocasión. Así podría titularse este escrito.

Pero no. Nos humilló porque es evidente que Montero desconoce que a El Campín han llegado infinitos equipos a "desmayarse". En los años 80, un día, se "desmayaron" tantos del Cúcuta que se acabó el partido (que ya ganaba Millos) por falta de rival. Equipos chiquitos temerosos del grande. Montero humilla la camiseta de Millonarios, su historia y a sus hinchas. Estoy seguro de que Gamero jamás ordenaría eso ni a su jugador ni a sus compañeros. Ruiz y Silva y algún otro con propensión al desmayo no deben seguir esa línea. Ruiz, que es joven y tiene futuro, debe entender el significado de la camiseta que tiene el honor de lucir.

Un día escuché al Nano Prince decirle a un agrandado Gabriel Fernández (ídolo de un Millos menor): "¿Usted dónde cree que está? Aquí jugaron Di Stéfano, Gamboa, Iguarán, Carlos López". Quizás eso haya que preguntarle a Montero. El Madrid echó a Juanito; Alemania, a Derwall. Los grandes entienden que la institución prima sobre quiénes desfiguran su historia. Y Millos debe demostrar que es grande.

#### Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

- 1 > Empleos
- **Bienes Raices**
- Vehículos
- Negocios
- Servicios Turismo
- 7 Tecnología Maquinaria
- Otros
- 10 » Módulos
- Judiciales 12 » Exeguiales

Clasificados

Ordene su aviso

EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044

#### Tarifas:

Palabras \$ 1.681 Centímetro x Col. \$ 66.555 > Edictos \$ 81.345

#### Formas de Pago:

- > Tarjeta de Crédito Transferencias Bancarias
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### **Edictos**

#### **Avisos**

NOTARIA ÚNICA DE AGUAZUL. EDICTO. EL NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE AGUAZUL CASANARE (ENCARGADA). EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del pre-sente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante MARGARITA ZULETA CASTILLO, quien se identificaba con la cédula No. C.C 24.900.676, quien falleció el día 23 de ENERO de 2010 en la ciudad de de ENERO de 2010 en la ciudad de Cundinamarca, quienes tuvieron su ultima residencia y asiento principal de sus negocios la ciudad de Aguazul, donde tenía el asiento principal de sus negocios. - Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 029 de fecha 06 MAY 2024 se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordénase además su fijación en lugar ordénase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: 06 MAY 2024. OMAYRA PEREZ PATINO, Notaria Unica de Aguazul. (Hay firma y sello). C3

NOTARIA ÚNICA DE AGUAZUL.
EDICTO. EL NOTARIA UNICA DEL
CIRCULO DE AGUAZUL CASANARE.
EMPLAZA: A todas las personas que
se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente EDICTO, en
el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante OLIVERIO TORRES
ESPINOSA, quien se identificaba con
la cédula No. C.C. 74.750.244, quien
falleció el día 19 de MARZO de 2024 en
la ciudad de Aguazul, quienes tuvieron
su última residencia y asiento principal
de sus negocios la ciudad de Aguazul,
donde tenía el asiento principal de donde tenía el asiento principal de

Acta No. 031 / de fecha 16 MAY 2024. se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordénase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: 16 MAY. 2024. ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO, Notario Única de Aguazul. (Hay firma y sello). C2

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL CASANARE. EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante del causante RAMIRO ANDRES BARRERA PRADA, quien se identificaba con la cédula No C.C 1.006.555.030, quien falleció en la ciudad de PIEDECUESTA, el 14 de SEPTIEMBRE 2023, quien tuvo su última residencia y asiento principal de sus negocios la ciudad de Aguazul, donde tenía el asiento principal de sus negocios.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 033 / de fecha 24 MAY. 2024 se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordénase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: 24 MAY. 2024. ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO, sus negocios.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante y sello). C1

#### Avisos de Ley

#### LOS INTERESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL SEGUNDO AVISO

COLVATEL S.A. E.S.P. informa a la comunidad en general que el trabajador JHON JAIRO SALAMANCA RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 79879359, quien estuvo vinculado a la compañía, FALLECIÓ el día VEINTINUEVE (29) del mes de ABRIL del año dos mil veinticuatro (2024), por lo cual se cita a todos los herederos y demás personas que se crean con derecho, para que comparezcan a reclamar las sumas y valores que en razón de la función laboral desempeñada por el ex trabajador le correspondan, previo acreditamiento de tal condición de acuerdo a los requisitos establecidos por la Ley.

Quien se considere con mayor o igual derecho, por favor dirigirse a las instalaciones de COLVATEL S.A. E.S.P. ubicadas en la Diagonal 23 K No. 96 F — 62 Int 2 Parque Empresarial La Cofradía, en la ciudad de Bogotá D.C. Tel: 4387000 con el Área de Talento Humano.

Dado en la ciudad de Bogotá, a los 30 días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024)



COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. HACE SABER:

Que el pasado 23 de Marzo, falleció en la ciudad de Bogotá Karen Yineth Hernández Barajas (q.e.p.d.) identificado con cédula de ciudadanía No. 1014266087 de Bogotá, encontrándose vinculado laboralmente al servicio de COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A., con Nit, 860.078.828-7

Las personas que crean tener derecho a reclamar los pagos de Ley pueden presentarse a la empresa COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A., con Nit. 860.078.828-7, ubicada en la Calle 100 No. 11B - 67, en la ciudad de Bogotá, Desarrollo Humano, antes de 30 días a partir de la fecha de esta publicación, presentando los documentos que acrediten su condición de beneficiario.

El presente aviso se efectúa dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo.

Desarrollo Humano

#### **SEGUNDO AVISO**

HANDLER SAS con Nit 900.677.390-8 informa que el día 22 de abril de 2024 el trabajador EDUARDO HERNANDEZ DAZA que se identificaba con la C.C. No. 1.030.699.723 falleció. A reclamar las prestaciones se podrán presentar todas aquellas personas que se consideren con igual o mejor derecho, quienes deberán demostrar tal calidad con los documentos que así lo acrediten en la siguiente dirección CARRERA 97 No. 24C 23 BODEGA 3 de BOGOTA D.C.

#### **AVISO**

Señores

ACREEDORES YUMA CONCESIONARIA S.A. EN REORGANIZACIÓN

Asunto: Citación Reunión Anual de Acreedores Comité de Acreedores - Acuerdo de reorganización Yuma Concesionaria S.A. Nit. 900.373.092-2

En atención a lo dispuesto en el numeral 4.1 "Reunión anual de acreedores" del Acuerdo de Reorganización de Yuma Concesionaria S.A., aprobado mediante audiencia de fecha 15 de marzo de 2023 por la Superintendencia de Sociedades, atentamente se convoca a la reunión anual de acreedores la cual tendrá lugar el día 17 de junio de 2024 (en atención a que el 15 de junio no es un día hábil del mes), a las 2:00 pm en la oficina de Yuma concesionaria S.A. ubicada en la carrera 15 No. 100- 69, oficina 201 de la ciudad de Bogotá.

El orden del día será el siguiente:

- Verificación del quorum
- 2. Nombramiento del presidente y del secretario
- Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de reorganización
- 4. Proposiciones y varios

Cabe resaltar que los asistentes a la reunión deben estar facultados mediante documento correspondiente para participar en representación del respectivo acreedor dentro de la reunión. Para ello, cada acreedor debe allegar certificado de existencia y representación de la entidad que representa, poder correspondiente para actuar y copia de la cédula de ciudadanía, información que solicitamos sea remitida dentro de los dos días hábiles previos a la reunión, al correo electrónico: notificaciones judiciales@yuma.com.co.

GUILLERMO OSVALDO DÍAZ

YUMA CONCESIONARIA EN REORGANIZACIÓN

### Unchatcon...

Juan Pablo Caicedo Torres, artista plástico

### "Las obras de arte relevantes surgen de una necesidad"

El artista, que lleva una trayectoria enfocada en los procesos sociales y culturales, habló de su experiencia en Colombia y compartió detalles de su trabajo en Nueva York, donde lidera el proceso de Cocaworlds, una propuesta que explora la hoja de coca como elemento de creación estética.

REDACCIÓN CULTURA

¿Cómo fue su proceso de forma-

Comenzó con estudios en Artes Visuales en la Universidad Nacional, donde también participé en un programa de intercambio en Barcelona, enfocándome en el arte social y la construcción de memoria a través del arte. A mi regreso a Colombia, completé mi carrera y luego trabajé en el departamento de educación del MAMBO, promoviendo el arte como plataforma para el diálogo público. Más tarde, obtuve una beca para cursar una maestría en Arte y Políticas Públicas en la Universidad de Nueva York, donde exploré la intersección entre el arte y la política. Desde entonces, he estado en Estados unidos, trabajando con organizaciones como Street Lab y actualmente coordino programas públicos y alianzas comunitarias en el MoMA PS1, con un enfoque comunitario y experimental.

¿Qué situaciones lo llevaron a dirigir su trabajo hacia un enfoque social?

Yo creo que haber nacido en Colombia y ser sensible a las desigualdades morales. Yo estudié en un colegio que quedaba al norte de la ciudad y en ese trayecto diario podía evidenciar todas las capas sociales. Tenía un deseo de hacer algo, de poder aportar a la construcción de una sociedad más equitativa. Mi primer acercamiento fue cuando empecé a trabajar en el barrio Bellavista y El Codito en unos comedores comunitarios y con clubes de lectura. Tenía 15 años.

¿Qué es Cocaworlds?

Cocaworlds es un proyecto que surgió después de mi experiencia en el Amazonas en 2012, donde trabajé voluntariamente con resguardos indígenas en Leticia y Tarapacá. Durante ese tiempo, apoyé a dos líderes sociales en el desarrollo de su plan de salvaguarda étnica, lo que me permitió comprender la importancia de la coca en la construcción social y política de estas comunidades. A partir de ahí, surgió la idea de explorar las múltiples facetas de la coca más allá de su estigmatización como narcótico, promoviendo un enfoque desde las artes que destaque su valor como pigmento, tecnología ancestral, alimento y medicina.

¿Qué momentos han sido transformadores en su proceso?

Una anécdota significativa en mi trabajo fue mi experiencia en el Amazonas, donde tuve la oportunidad de trabajar con líderes sociales indígenas. Durante ese tiempo, aprendí sobre el liderazgo social y su importancia en la organización, la investigación y la creación artística. El acto de pedir permiso y sentarse a escuchar durante una asamblea de líderes me enseñó la naturaleza política de este ejercicio.

¿Qué les diría a los artistas jóvenes que buscan un sentido social en su obra?

El consejo es que creen desde



exclusivamente de una institución externa.

¿Cuáles son sus planes artísticos?

En los próximos meses, expondré

sarse, más que de seguir instruc-

ciones o formatos preestablecidos.

Es importante estar enfocado en

el propósito de la creación desde

lo personal, en lugar de depender

licé, en la que se trabajó con material reutilizado de revistas académicas de ciencias. Quise reivindicar el conocimiento popular, el conocimiento campesino y el conocimiento indígena, tratando de transformar esa noción de lo que es válido en la ciencia. Además, estoy próximo a participar en una residencia artística en Basílica, a orillas del río Hudson, en torno a las dinámicas del agua y al río como agente social y político.\*



Juan Pablo Caicedo es artista interdisciplinario, educador, curador, administrador de artes y productor. / Niri Halperin



Bogotá-Región 2030:

un sistema de distribución de energía que habilita la transición energética, priorizando el desarrollo y cuidado de comunidades y medioambiente

Desde 2020, Enel Colombia está ejecutando el proyecto más ambicioso de su historia: el plan Bogotá-Región 2030, con el que está fortaleciendo el sistema de distribución en Bogotá y Cundinamarca, mediante la construcción de más de 30 subestaciones, líneas de alta, media y baja tensión, y la digitalización de la infraestructura, necesarias para atender el crecimiento de la población y sus necesidades energéticas.

Además de aportar a la atención de la creciente demanda y habilitar la transición energética, esta nueva infraestructura atraerá beneficios a las comunidades. La infraestructura se desarrolla con procesos de licenciamiento ambiental, que permiten garantizar la prevención, mitigación, control y compensación de los impactos. De igual modo, cuentan con políticas de creación de valor compartido y estrategias de economía circular, en las que se trabaja con comunidades y autoridades para desarrollar iniciativas de sostenibilidad, que responden a los intereses y necesidades de los territorios.

Una iniciativa

www.elespectador.com/ambiente/bibo/ 



Respalda